# تزفيطان طودوروف



ترجمة : شكري المبخوت ورجاء بن سلامة



المعرفة الأدبية



--- إصدارات ---- دار تو بقال للنشر توزع في توزع في البلاد العربية --- وأروبا ----

دار توبقال للنشر عبارة ممهد السيير الطبقي ساحة مسطة العطار بللدير الدار الينماء 05 - العفرب

# تزفيطان طودوروف



ترجمة : شكري المبخوت ورجاء بن سلامة

دار توبقال للنشر عمارة معهد التسيير التطبيقي، ساحة معطة القطار ص.ب. 2105 ـ بلقدير ـ الدار البيضاء 05 المغرب

# تمَّ نشرُ هذا الكِتاب ضِمْن سِلسِلة المعرفة الأدبية

الطبعة الأولى 1987 الطبعة الثانية، 1990 جميع الحقوق محفوظة

الشمرية

## Tzvetan Todorov Qu'est-ce que le structuralisme ? 2. Poétique

Ed. Seuil, coll. point, Paris, 1968.

#### تقديم

شاع الحديث منذ سنوات، عن النظريات والمناهج النقديّة الحديثة في

البلاد العربية، بعد المعارضة والصدود، فاصطنع بعض النقاد تلك المناهج، ومنها البنيوية، في استنطاق النصوص، وقدموا تلك النظريات، ومنها الشعرية، تقديماً يتفاوت دقة وعُمقاً. إلا أن إشكالات المنهج ودقائق المفهوم تدعونا اليوم إلى العودة بها إلى أصولها فننظر في الأسس التي عليها بُنيت ونتأمل أجهزتنا

المفهومية التي اعتمدت في التحليل والإجراء.
وكتاب طودُورُوف الذي نقدم ترجمته لقرّاء إلعربية اليوم، له من المعيزات ما يجعله مستتجيباً لهذا الهدف. فصاحبه من أبرز الذين أسهموا في حركة «النقد الجديد». وهي حركة فكرية ونقدية جاءت، كما هو معلوم، في الستينيات وبداية السبعينيات من هذا القرن بفرنسا على وجه الخصوص، لإعادة النظر في أنماط التعامل مع النص الأدبي وفهم الظاهرة الأدبية عموماً. لذلك جعله موقعه النقدي (في فترة وضع الكتاب على الأقل!) قادراً على تقديم صورة عماً كان يغتمِلُ من نقاشات ويطرح من قضايا تتصل بالبنيوية في جانب منها، وبالشعرية في جانب آخر. ولعل الكتاب الذي اخترناه لطودوروف يعكس، إلى حد بعيد، ما ذهبنا إليه. لقد عُنِيَ فيه صاحبه بتحديد الفروق بين الشّعريّة والتأويل والنقد وبيان علاقتها بالبنيوية، مَنْهَجاً في تناول الظواهر، وصلتها باللسانيات السيميائية والشعرية الكلاسيكية، كما عُنِيّ بمستويات النص الأدبى الدلاليّ منها السيميائية والشعرية الكلاسيكية، كما عُنِيّ بمستويات النص الأدبى الدلاليّ منها

واللفظي والتركيبيّ، وقدم أهم النسائج التي توصل إليها الباحثون في أخص خصائص النصوص الموسومة إبالأدبية». بل إنه يعرض في مواطن عديدة من الكتاب بعض المسائل الدقيقة التي أنْعَم فيها الدارسون النظر إلى أن بلغوا به شأوا بعيداً من التجويد والدقة، مثل الزمن، والجملة السردية، وأنماط الترابط بين مقاطع النص الأدبيّ، الخ... ولم يكن عَرْضُ طُودُوروف هذا تقنياً بحتاً، بل كان في جزء هام منه تنظيرياً فاتحاً سُبلاً عديدة تُينّرُ تدبّرنا لقضايا غالباً ما اتهم البنيويون بالتفاضي عنها، مثل قضية المعنى، والعلاقة بين البُنى (في الأدب)، والتاريخ، ودور القارئ في إنتاج النص، وما يراه الناس من قيم جمالية في الآثار التي يصطفونها فيتوجّونها أدباً.

ولا تتوقف أهمية الكتاب على ما ذكرنا بل إنها تكمن أيضاً في بعد النظر الذي يميز صاحبه. فهو يُدْرج الشّعرية ضمن العلوم التي تهتم بالخطابات وتتخذ الدليل في مختلف تجلّياته، موضوعاً لدراساتها. ثمّ يؤكّد على صلة الأدب، من حيث هو خطاب متميز، بالخطابات والممارسات الرمزية الأخرى مثل الخطابات الفلسفية والسياسية والدّينية، والمنطوق اليومي والسينما والمسرح، الخ... ويصهر كل ذلك في إطار المثروع الشعري العام: إنتاج علم الخطابات مهما تعدّدت، وعلم شروط إنتاج المعنى مهما بَدَتْ متغيّرة. ونحن نعتقد أنّ ما يُضُمِرُهُ هذا الكتاب أكثر ما يُظهِرُ، وعلى «القارئ الفطن» أن يتنبّه لـذلبك سيّسا وأن طودوروف يتميز بلغته المفهومية الدقيقة ومنهجه القائم على التدرّج والصرامة من جهة، والتناول الإشكالي للظواهر من جهة أخرى.

#### 

لكن لا يجب أن تغيب عنا حدود المنهج البنيوي وحدود النظرية الشعرية، تاريخياً ومعرفياً، رغم ما في الكتاب من مزايا وفائدة: فنحن نعلم أن البنيوية في فرنسا بالنات علاوة على السانيا مثلاً - آخِذة في التراجع، والأبعث على الحذر أن طودوروف نفسه قد أعاد النظر في حركة «النقد الجديد» والموروث الشكلاني ناقداً ومشككاً ومُقوماً، وذلك في سيرته - النقدية: «نقد النقد» واضعاً ما أسْبَاهُ بـ«النقد الحواري» بديلاً.

وليس لنا في الأخير إلا أن نشكر حسين الواد، النذي قرأ ما ممحت بمه الظروف من النسخة المترجمة، فأمدنا بملاحظات في المصطلح والأسلوب والصياغة العامة. ونشير هنا إلى إفادتنا من مجهودات باحثين، من المغرب والمشرق، يقيناً منا أن الغاية العلمية تفرض الحوار والنقاش والبراجعة. لذلك نتقدم بشكرنا أيضاً لكل من رجعنا إليه، ونتمنى أن تكون هذه الترجمة مساهمة في تقريبنا من قضايا ستزداد مراجعتها أهمية كلما اعتمدنا على مصادرها

تونس مارس 1986 شكري المبخوت ورجاء بن سلامة



#### الشعرية، ماضياً ومستقيلاً

نص المقدمة التي خص بها المؤلف ترجمتي الكتاب إلى العربية والإنجليزية

وجه لي يوما، أحد الأصدقاء، وهو أستاذ في جامعة أمريكية، الانتقاد التالي: «بينما كنت ألقي درسي مستعملاً كتابك حول الشعرية وأقرأ استشهاداً منه، إذا بالطلبة يقاطعونني قائلين: لا، إن هذا الاستشهاد غير موجود، إن المؤلف لا يقول هذا في أي مكان! وقد كانوا على حق، فطبْعَنَا نصك مختلفتان اختلافاً كبيراً!».

صيغت الطبعة الأولى للكتاب الحالي سنة 1967، قصد نشرها في مؤلف جماعي عنوانه: ما هي البنيوية ؟ والثانية أنجزت بمناسبة نشر هذه المحاولة على شكل كتاب مستقل في سنة 1973، والحال أن فرنسا عرفت بين هذين التاريخين تجديداً مهماً للشعرية، وكنت أشعر أني ملزم لآخذه بعين الاعتبار، كما أنني تغيرت بنفسي أنا الآخر في اتجاه ربسا غير معاكس تماماً ولكنه مختلفاً على أية حال، فبينما كانت الشعرية في أوج ازدهارها (وهذه مجرد صيغة للتعبير بطبيعة الحال، لأن الشعرية لم تعرف قبط ازدهاراً في المؤسسات الفرنسية) كنت أشعر أن استعدادي لتبني لغة الانتصار أخذ يفتر شيئاً فشيئاً. أوضحت كل هذا

قد تتبح لي هذه الترجمة إمكانية تحقيق هذه النبوءة، لكني اخترت هذه المرة حلاً أخر، وهو أن أدع النص على ما هو عليه وأكتب له هذا التمهيد، إنه حلّ قابل للانتقاد لا

لصديقي، الذي استسلم مضيفاً : «مجمل القول أنكَ ستُّعيد كتابة هذا الكتباب كلِّ ستٌّ أو سَبْع،

هذه المقدمة من ترجمة عبد الجليل ناظم.

محالة، فلن يجد قارئ نبيه عناء كبيراً في العثور على خلل بل وحتى تناقض بين ما تبقى من فقرات طبعة 1967 وما أضيف إليها في سنة 1973، وهذا الخلل سيزداد الآن اتساعاً، لأن طبعة 1980 جاءت لتضاف إلى الطبعتين السابقتين وهي بطبيعة الحال مختلفة عنهما شيئًا ما (إذا لم أكن غيرت طريقة نظري للأشياء فلماذا إضافة هذا التمهيد ؟)، أما من شك في أن طبعة 1967 كانت في حد ذاتها أكثر الطبعات انسجاماً، ولكن هل كانت أكثر صواباً ؟ إذا كنت أتخلى حالياً عن إعادة كتابة النص بأكمله، فذلك لا يمكن أن يُعزَى إلى كسل مني، بقدر ما هو راجع إلى الكيفية المختلفة التي أتصور بها اليوم العلاقة بين التاريخ والعلم أو الحقيقة. وعندما أعيد قراءة نص (بما أن هذا الأمر يفرض نفسه) أحس كأنه خارج عني شيئًا ما، كان أحداً آخر هو الذي كتبه (بدون أن نرى في هذا الأمر حكم قيمة)، هذا الشخص يتخذ موقفاً تاريخياً، وإذا ما أعدت كتابة الكتاب فسيكون ذلك من أجل محو آثـار الزمن، ولأجْعَل الشخص ينزلق من التاريخ إلى داخل العلم، غير أن ذلك سيكون من قبيل الوهم، إذ سأكون قد عوضت علامات الماضي بعلامات الحاضر، بالخضوع العجيب لسراب التمركز حول الذات حيث يتعادل الصفر مع اللامتناهي، ويصبح الحاضر خلوداً، ولهذا اخترت أن أتمم النص الأصلى، الذي يمف حالة مّا للشعرية بنظرتين لهما طابع تاريخي، الأولى حول ماضي الشعرية (النظرية الأدبية) والأخرى حول مستقبلها، ولربما ستظهر أثناء العرض طريقتي الحالية في النظر إلى الأمور.

التحالية في السطر إلى الدمور.

ينشأ الخطاب حول الأدب مع نشوء الأدب نفسه، ويمكن أن نعثر على النساذج الأولى لذلك في مقاطع من قيداس أو هُومِيرُوس، ولا يمكن أن يكون هذا بمحض الصدفة: ومع أنه من الصعب الاتفاق حول الهوية المحددة لموضوع «الأدب» فمن المؤكد أن هذا الاسم أو ما يجري مجراه، استَعمل دائماً للدلالة على كلام يبعث اللذة أو يثير الاهتمام لدى سامعه أو قارئه، ويكون الخلود مصيرَه، وبناء على ذلك فهو قول أكثر صناعة من الكلام العادي. هناك إذن وعي باللغة في أساس الفعل الأدبي، وحتى إذا لم يستهو التأمل المجرد الكاتب فإن الأدب ينطوي دوماً على بُعد يتجاوزه كأدب. هذا الخطاب لم يكن مُوحداً منذ نشأته سواء من حيث غايته أو أشكاله، ولكنه اتخذ اتجاهين مختلفين: التفسير والنظرية. في الحالة الأولى يهدف الخطاب إلى توضيح مضامين هذا العمل أو ذاك أو التصريح بها أو تأويلها كالإلياذة، والكتاب المقدس، والأناشيد المقدسة، أما في الحالة الثانية فإن الأمور لا تكون بمثل هذه الباطة، فبدلاً من هذا الموضوع، الذي يخلفُه لنا التاريخ مُبوباً مقساً، لا يرتابنا أي شك في هويته وتحديده، نجد موضوعاً يكون من إنشاء الخطاب الذي يصفه. عندما

(إلا إذا حدث ذلك بواسطة خطاب نظري سابق)، وكوننا نرجع دائماً من أجل تبيان هذه المفاهيم إلى نفس الأعمال كالإليادة و الكتاب المقدس فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً، فنفس الموضوع له عدد لامتناه من الخصائص، وكل مُنظر يمكنه ـ على مستوى النظرية ـ اختيارُ تلك التي تناسبه، تاركاً الخصائص الأخرى جانباً. إن الخطاب النظري حول الأدب لا ينصبُّ على الأعمال الأدبية، ولكن بالضبط على الأدب، أو على مقولات عامة لموضوعات معطاة، يُقرّب الحدسُ فيما بينها. هذه الإمكانية في الاختيار بين الخصائص، التي يتهددها الاعتباط، هي مصدر المشكل الأساسي للنظرية الأدبية. هذان الخطابان حول الأدب ستقوم بينهما طوال قرون علاقات «رسمية» جد متقلبة «وغير ودية في غالب الأحيان»، ولكن لا يمكن لأحدهما ـ في الواقع ـ أن يستغنيَ عن الآخر، فالتفسير يفترض دائماً نظرية، ولو يمكن لأحدهما ـ في الواقع ـ أن يستغنيَ عن الآخر، فالتفسير يفترض دائماً نظرية، ولو كانت موجودة بشكل غير واع، لأنه يحتاج إلى مفاهيم وصفية أو بساطة إلى مصطلحات من

أجل التمكن من الإحالة على العمل المدروس، والحال أن تحديد المفاهيم يشكّل نظرية، لكن هذه الأخيرة تفترض كذلك وجود التفسير لأنها تدخل عن طريقه في اتصال مع مادة انطلاقها أي مع الخطاب الأدبي ذاته، فكل واحدة يمكن أن تصحح الأخرى: المنظّر ينتقد خطاب المفسّر الذي يبيّن بدوره فجوات النظرية بالنسبة للموضوع المدروس: وهو الأعمال

الأدبية.

يكون موضوع التأمل هو المجاز أو الحكِّي أو التطهير، فإن هذه الوحدات لا تُعطَّى لنا مسبقاً

سيكون المصير التاريخي للخطابين حول الأدب: التفسير والنظرية مختلفاً، ولكن سيستمر كلاهما في كل مرحلة، وهذا الاختلاف يُمكن أن يقرأ كنتيجة للكيفية التي يُكون بها كلّ واحد موضوعه. لقد اتخذ خطاب التفسير منذ أصوله طريقتين متباينتين: التفسير العرفي من جهة أولى، والذي يكمن في توضيح معنى أيّ كلمة غير مفهومة، وتقديم مراجع لتلميح ما، وشرح أي بناء تركيبي، ومن جهة أخرى هناك التفسير المجازي الذي يبعث معنى أخر للنص غير المعنى الذي يمتلكه سلفاً. ورغم التحولات الإيديولوجية للمضامين الموظفة، التي جرت خلال القرون، ورغم التغير في سَنّ القواعد التي يجب اتباعها هنا أو هناك، فإن خطاب التفسير ظل جامداً بشكل لافت للنظر، ولم يحد عن الطر تتين اللتين اعتادهما إلا

أما مُوضوع نظرية الأدب فقد تغير رأساً على عقب من عصر لآخر، إلى حدّ أننا قمد تقع في نوع من الخلط التاريخي إذا استعملنا عبارة فظرية الأدب للدلالة على خطابات الماضي، التي كانت خطابات نظرية رغم أنها لم تعرّف موضوعها بأنه الأدب. إن وحمدة هذا

من بعض الأشكال المختلفة التي اتخذتها : وهذا هو اليوم شأن فقه اللغة والنقد.

الموضوع تأتي فقط مما ساه رجال القرن التاسع عشر والعشرين في أوروبا بنفس الاسم، الأدب، ومن الأعمال الأدبية التي عرفت فيها هذه النظريات نقطة انطلاقها أو ذيوعها، وحتى نظرية الأدب ذاتها لا تتخذ وحدتها إلا من منظور معين، في حين أن تطورها التاريخي قد تم وفق نوع من الاستمرار.

إن مؤلّف أرسطُو في الشعرية الذي تقادم بنحو ألف وخمس مئة سنة، هو أول كتاب خُصّص بكامله له فظرية الأدب، (وقد وضعنا هذه العبارة بين مزدوجتين لتجنب الخلط التاريخي)، وهو في ألوقت نفسه أهم ما كُتب في الموضوع، والتواجد المتلازم لهذين الخاصيتين لا يخلو من مفارقة : فهي تشبه إنسانا خرج من بطن أمه بشوارب يتخللها المشيب (لكن المقارنة خادعة بطبيعة الحال)، ولا نرى مثالاً مشابها لهذه الحالة إلا في نحو بانيني الذي كان في الوقت ذاته أول كتاب في اللسانيات وأكبر تحفة (لكنه لم يلعب إلا دوراً ضيلاً في تاريخ العلم) أو في مثال أقرب، هو منطق أرسطو نفسه.

ليس موضوع كتاب أرسطو في الشعرية هو الأدب (أو ما ندعوه كذلك)، وبهذا المعنى ليس هذا الكتاب كتاباً لنظرية الأدب، لكنه كتاب في التمثيل (المحاكاة) عن طريق الكلام. وبتيجة لذلك، وبعد تقديم مخصص للتمثيل بصفة عامة، يصف أرسطو خصائص الأجناس الممثلة (أو المتخيلة) يعني الملحمة والدراما، اللذين حُلّلا في مستوى متسلسل واحد من جهة، وعلى مستوى المقطع من جهة أخرى (عولج جنس واحد من الدراما وهو التراجيديا أما الجزء المتعلق بالكوميديا فهو مفقود أو بيساطة غير موجود). وبالمقابل لا مكان في الكتاب للشعر (الذي كان له وجود في هذه الحقبة)، في حين سيُعتبر الشعر، كما نعلم، في الفترة الحديشة، أخلص صورة لتحسد الأدب.

سيظل الأدب في القرون العشرين الموالية. جزءاً من موضوع خطابات نظرية مختلفة رغم أنها لم تكن فقط «نظريات للأدب»، ومن بين هذه الخطابات تجب الإشارة أولاً إلى الخطابة التي تضنت بطريقة مًا بعض مظاهر الأدب الموجودة فيها. إن موضوع الخطابة في الأصل، هو الخطاب العمومي (المتعلق بالخطيب أو بالمحامي). ولكن بما أن كل جوانب الخطاب يجب أن توصف، فقد كان ينصب أيضاً على تلك التي يقتمها الخطاب العمومي والأدب، وأخص بالذكر: أملوب الخطاب، بل وحينما كان الخطاب العمومي يفقد جزءاً كبيراً من أهميته نتيجة انقراض الديمقراطيات القديمة، فقد احتل الأدب مكانة ستزداد أهميتها في الدراسات البلاغية المتأخرة حتى يصبح بعد عصر النهضة المنهل الذي يستقي منه البلاغيون أمثلتهم، هناك خطاب آخر مؤسس بشكنل جيد غطى بعض جوانب الأدب وهو

خطاب الهيرمينوتيك أو نظرية التأويل، والموضوع الذي استقرت حوله يتعلق بالنصوص المقدسة، لكنها ستناقش فيه البنيات اللفظية التي تتقاطع بطبيعة الحال مع الكتابات الدنيوية. لم ينس المؤوّلُون في القرون الوسطى، إذن، الاهتمام بالرمز أو مجاز الشعريات، وذلك هو حال الحضارات الكبرى الأخرى التي توجد فيها «نظرية الأدب»: فالكتابات الهندية والعربية التي ألفتُ عن الشعر تتكلم عن القضايا الدلالية أو النفسية التي

أخذت الأمور تتغير قليلاً ابتداءً من عصر النهضة، وذلك من عدة وجوه: أولا بَعثت اشعرية ارسطو، وأريد لها أن تلعب دوراً مماثلاً للكتاب المقدس، وستصبح كتب الشعرية مجرد تعليقات على كتاب أرسطو في الشعرية، ذلك أن النص قد اصبح من الشهرة التي وضعت حجاباً بينه وبين القراء، ولم يعد أحد يجرؤ على الاعتراض عليه، وفي النهاية على قراءته، وعوضاً عن ذلك وقع الاكتفاء باختصاره إلى بعض الصيغ التي تحولت بسرعة إلى كلشهات أصحت تخون فكر صاحبها بعد أن انتزعت من ساقها.

يزخر بها الأدب وحده (دون أن يشلها) وتُدمجها في مجموعات ذات حدود متغيرة.

ثم من جهة أخرى، كثرت التأملات حول الأجناس الأدبية، وهي قديمة قدم نظرية الأدب، وما دام كتاب أرسطو في الشعر يصف علما رأينا على الخصائص النوعية للملحمة والتراجيديا، فقد ظهرت منذ ذلك الوقت مؤلفات ذات طبيعة متنوعة احتذت حذو أرسطو. لكن هذا النوع من الدراسات لم يحقق تقاليده الخاصة إلا ابتداء من عصر النهضة حيث تتابعت الكتابات حول «قواعد» التراجيديا والكوميديا، والملحمة والرواية، ومختلف الأجناس الغنائية، وارتبط ازدهار هذا الخطاب، بكل تأكيد، ببنيات إيديولوجية سائدة، وبالفكرة المتبناة عن الجنس الأدبي في ذلك العصر، أعني كونة قاعدة محددة لا ينبغي خرقها. صحيح أن الإجناس الأدبية كانت تنتمي إلى الأدب (أو إلى «القصيدة» أو إلى «الفنون الجميلة») ولكنها كانت تعتبر وحدة من مستوى أدنى تنتج عن تقطيع بإمكاننا أن نقارنه بموضوعات نظرية الأدب السابقة ولكنها مع ذلك متميزة عنها، ففي حين أن الرمز أو التمثيل أو الأسلوب المجازي هي خصائص مجردة للخطاب الأدبي (حيث يكون استيعابها نتيجة ذلك أكبر من المجازي هي خصائص مجردة للخطاب الأدبي (حيث يكون استيعابها نتيجة ذلك أكبر من الأدب وحده) فإن الأجناس الأدبية كانت تنتج عن نوع آخر من التحليل، إنه الأدب في أجزائه.

ثالثاً وأخيراً، بدأت فكرة وحدة الفنون تفرض نفسها، ومن هنا أخذت تتبلور نظرية للفنون تعاول أن تؤطر على الأقل أكثر الممارسات الفنية هيبة، أعني الشعر والرسم، وتحولت هذه النظرية في القرن الثامن عثر إلى دراسة خاصة هي علم الجمال حيد. سبهياً مكان

لنظرية الأدب في الحدود التي تندمج بها في نظرية عامة للفنون، وسيكون ليسنج وكانط الممارسين الأولين لهذا الخطاب، وقد مهدت لهما بحوث طويلة منذ ليُونَارُدو دڤانسي إلى شَقْتَمْ عَنْ فَيَامُ الْحُطَابِ، وقد مهدت لهما بحوث طويلة منذ ليُونَارُدو دڤانسي إلى

والنتيجة إذن هي أن أيّاً من هذه التطورات الثلاثة لم يؤد مباشرة إلى تكوين الوَحَدة «أدب»، وبالرغم من ذلك فإنها عملت كلِّها على التِمهيد لها، فقد أصبحنا نتوفر على مقولة عليا هي مقولة الفن (الذي يمكن تقسيمه يسهولة) وعلى كيانات من رئية أَذْنَى هي الأجناس الأدبية، كما أننا نتوفر على كتاب الشعرية الذي تضه استمرارية التقليد. لن يتخذ مفهوم الأدب استقلاله إلا مع حلول النزعة الرومانسة (الألمانية)، وسيكون ذلك بدانية نظرية الأدب بالمعنى الدقيق (وبدون تحفيظ هذه المرة). لقد توقفت مفاهيم التمثيل والتقليد عن دورها المهيمن لتَّعَوُّض في قمة الهرم بالجميل، وكلِّ ما ارتبط به من غياب الغائية الخارجية والانسجام المتناغم بين أجزاء الكل وعدم قابلية العمل للترجمة. كل هذه المفاهيم اتجهت نحو استقلالية الأدب، وأفضت إلى تساؤل حول مميزاته الخاصة، ذلك هو التساؤل الـذي نجيده في الكتابات الرومانسية، لكن تأثيرها لم يكن مباشراً خاصة في الدراسات الأدبية المؤسِّسية، وهذا يرجع بدون شك للشكل الذي اتخذته هذه الكتابات، إمّا لأنّها كانت كتبابات مقطعية تشبه الشعر في جوانب عديدة (كما هو الحال عند شليجل ونوف اليس) أو دراسات فلسفية منتظمة لن تحيد عن التقليد الذي رسمه علم الجمال، الذي يحتل الأدب فيه مكاناً محدوداً وتلك هي حالة شليجل وهيجل. لن ترى إذن نظرية الأدب، بالأسلوب الجامعي، النورَ، إلا في القرن العشرين، وبالتوالي، في بلدان مختلفة. كان مكان التجديد في السنوات العشر والعشرين من هذا القرن في روسيا، حيث ظهر تيار من الأفكار سُمِّيّ بالشكلانية، وانتقل مركز الجاذبية إلى المانيا، بين الحربين، ثم انقمت نظرية الأدب إذن إلى نزعات متعددة، ارتبط بعضها بالأسلوبية وبعضها الآخر بمقاربة «مورفولوجية». وفي الثلاثينيات والأربعينيات، ستزدهر تيارات مختلفة للنقد الشكلاني وللنظرية الأدبية (في أنجلترا ثم الولايات المتحدة) أشهرها النقد الجديد New Criticism، وكانت نقطة الانطلاق المشتركة لكل هذه المجموعات هي علم الجمال الرومانيي التي أدت بالمُنظِّرين إلى تأكيد استقلالية الأدب ومن ثم استقلال نظريت. وإنكب هؤلاء المُنظِّرون بعكس الرومانسيين، على ممارسة تحليلية للعمل الأدبي معيدين الارتباط بالتقليد الأرسطى الذي كان ـ كما نتذكر ـ مهتماً بتمييز مستويات الأعسال الأدبية ومقاطعها الملائمة. إن مختلف الشكلانيين للقرن العشرين هم أقرب إلى روح كتباب الشعرية مما كان عليه المعجبون به في القرن السادس عشر، لأنهم تشاولوا العمل من حيث تركه أرسطو، وقد حققوا بهذا الصنيع تركيباً ناجحاً لمختلف الاتجاهات التي كانت تطغى على «النظرية الأدبية» حتى ذلك الحين، ونَخوا إلى تأسيس النظرية الحديثة.

إن فرنسا من بين الدول الأروبية التي تبلورت فيها النظرية الأدبية بشكل متأخر جداً، ولربما كان ذلك بسبب التأخير الذي اتخذته تجاه دول أخرى، ولن يعرف فقه اللغة ازدهاراً إلا في أواسط القرن العشرين، وعندما ستعترض عليه فلن يكون ذلك باسم تأمل نظري، ولكن انطلاقاً من مناهج نقدية أخرى تعتمد على اتجاهات مختلفة للايديولوجيا الحديشة: تمثل ذلك في النقد الماركسي أو التحليل النفسي أو ذلك الذي يعتمد على تحليل الخيال. إذا أردنا أن نجد في فرنسا نظرية للأدب خلال المئة وخمسين عاماً الأخيرة فإن عليما التوجه نحو كتابات الشعراء والروائبين، منذ فلوبير وملائمي إلى فاليري وميشيل بُوتُور إنهم حقاً الكتاب الذين لعبوا دوراً مماثلاً لدور الرومانسيين الألمان، وقد ظل مضون المذهب متشابهاً على الأقل في خطوطه العريضة. لكن المكان الأصلي، كالأشكال التعبيرية، سيؤدي، ومن جديد، إلى عدم إمكان اجتياز هذه الأفكار لعتبة الجامعة، وظلت في حالة صبغ مجردة عوض أن تتجسد في عمل تحليلي ووصفي.

لم تبدأ الأشياء في التغير الحقيقي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وهاهنا أيضاً يجب التفريق بين مرحلتين، الأولى تمتد إلى أوائل الستينيات والشانية استمرت منذ ذلك الوقت. تبلورت في المرحلة الأولى بعض الأعمال الكبرى حول التأمل في الأدب عامة، لكن صدرت عن كتّاب لا عن علماء، وظل الوصف المنظم للعمل الأدبي في مرحلة ثانوية. هكذا سيقدم جان بول تارتر (خاصة في كتابه ما هو الأدب ؟ 1948) نظرية للأدب، يمكن أن نقول إنها سوسيولوجية (بدون أن يكون شاغل تحليل الشكل غائباً بصفة كلية). إن العلاقة بين النص والجمهور الموجه إليه، هو ما يشغل المكان الأول في هذا الكتاب، وسيتخذ حؤال موريس بلأنشو في كتابيه (القضاء الأدبي 1955 و الكتاب الذي يجد فيه الأدب أصوله، والاختيار الفلسفة، ذلك أنه يحاول إدراك المكان المنفلت الذي يجد فيه الأدب أصوله، والاختيار الميتافيزيقي الذي يقود الكاتب إلى خط السطر الأول. ورغم عبقرية هذين الكاتبين ـ أو رئما بسببها ـ فإن أعمالهما لم تخلّف أتباعاً ولم تشكل مدرسة (دون أن يعني ذلك أنهما ظلا بدون تأثير)، ولربما بدت أفكارهما شديدة الارتباط بصيغتها التعبيرية التي اتخذتها فلم يجرؤ عليها التفسير المدرسي. وفي نفس الفترة، ظهرت أيضا بعض الأعمال حول نظرية الأدب عليها التفسير المدرسي. وفي نفس الفترة، ظهرت أيضا بعض الأعمال حول نظرية الأدب

بالمعنى الحديث، يعني الأعمال التي تصف بعض خصائص النصوص الأدبية. هكذا درست وجهات النظر داخل الرواية والعلاقات التي تجمع بين سارد وشخصية (ج. بُوِيُّون، العرمن

والرواية، 1946) أو الأدوار التي تضطلع بها الشخوص داخل عالم درامي ونماذج المواقف التي يمكن أن يوجدوا فيها (سُورِيُو، مشتا ألف موقف دُرَامِي، 1947) ولكن، الأمر هذا يتعلق أيضا بوقائع معزولة.

لن تتغير وضعية النظرية الأدبية، حقيقة، إلا في الستينيات، والعامل الحاسم لهذا التغير هو تأثير المنهجية البنيوية، على مجمعل العلوم الإنسانية، فبتأثير لفي شتراوس اتخذت الاستراتيجية البنيوية، التي تبلورت في اللسانيات وانتقلت بفضله إلى الاثنولوجيا، مكانة مرموقة، وبما أن البنيوية تعطي في كل ميدان أهمية للخطاب النظري فإنها في الدراسة الأدبية ستدعم النظرية على حساب التفسير، وسيسهل هدا التأثير لكون الأسس الإيديولوجية للبنيوية لا تختلف عن تلك التي أقامها علم الجمال الرومانسي، تلك الأسس التي ظل الأدباء على صلة بها عن طريق تأملات كتّاب ما بعد الرومانسية، هذا التأثير هو الذي سيحدد أيضا الشكل الذي ستعطيه النظرية الأدبية لموضوعها : إنه الخطاب الأدبي، أعني مجموع البنيات اللفظية التي تعمل في كل عمل أدبي.

إن التاريخ، دائماً، أكثر هشاشة واعتباطاً، مما نظن، لأن زاوية النظر التي نتخذها تدفعنا إلى اختيار بعض الوقائع البارزة وإزاحة غيرها، وهذه الهشاشة تتزايد كلما اقتربنا من الحاضر، لأن «حكم الزمن» لايقدم لنا عوناً، أما بالنسبة للمستقبل فمن البدهي أن الأمر لا يتعلق أبداً بالتاريخ، ولكن بالتخمين، وبالنبوءة، وبالعلم بالغيب، لكنني أستطيع الاستفادة من المسافة التي تفصل سنة 1980 عن سنة 1973 (أو سنة 1967)، والمستقبل الذي أتحدث عنه سيكون مستبقلاً بالنسبة للنص التالى وهو الحاضر بالنسبة إلى اليوم.

عندما أحاول تجاوز الخصومات الكلامية أو الاختلافات الشخصية، أميز بين أربعة التجاهات كبرى متبعة في الدراسات الأدبية الراهنة وهي :

1 ـ تسير نظرية الخطاب الأدبي نحو الإندماج في نظرية عامة للخطابات. سنجد أسباب هذا التغير داخل هذا الكتاب، وخاصة في فصل الخاتمة. إنها تعود بالأساس إلى أن الخصوصية الأدبية ليست من طبيعة لغوية (وبالتالي كونية) وإنما من طبيعة تاريخية وثقافية. وهذه الدراسات الحديثة التي تأخذ من الخطابات ـ بصيغة الجمع ـ موضوعاً لها، تتجه اليوم نحو التأسيس في مختلف البلدان وتحت أماء متنوعة، وهي تختلف عن اللسانيات في كونها لا تصف اللغة والآليات النحوية، ولكنها مختلفة أيضاً عن الشعرية، لأنها لا تقتصر على الخطاب الأدبي، وهي تأخذ أماء مثل: التداول و البلاغة (الحديثة بطبيعة الحال)، واللسانيات النصية، ما بعد اللسانية وأماء أخرى بدون شك. كثير من القضايا التي تثيرها واللسانيات النصية، ما بعد اللسانية وأماء أخرى بدون شك. كثير من القضايا التي تثيرها

الصفحات القادمة لا زالت كذلك إلى اليوم، رغم أنها تتخذ طابعاً مُتَعَلِّمِناً ـ في هذا الإطار الصفحات القادمة لا زالت كذلك إلى اليوم، رغم أنها تتخذ طابعاً مُتَعَلِّمِناً ـ في هذا الإطار حدب وصوب، من اللسانيات التي تهتم بوحدات أبعد من الجملة، من علماء الاجتماع، سيوسيولوجيين أو أنثروبولوجيين، الذين يتساءلون عن الخصائص اللفظية للخطابات الحاملة لتمثّلات حماعية، وفي النهاية الأدباء أنفسهم من الذين أدخلوا في تساؤلاتهم نصوصاً غير أدبية، ولكي لا سذكر إلا مثالاً واحداً، أي فرق نجده بين تشريح النقد 1957 الدي بني على البحث عن الخصوصية الأدبية. وآخر كتابات نُورُثُرُوب فُرايُ التي اتجه موصوعها شيئاً غلى البحث عن الخصوصية الأدبية. وآخر كتابات نُورُثُرُوب فُرايُ التي اتجه موصوعها شيئاً فشيئاً إلى البحث في الثقافة الكلامية (وليس الأدب بعفرده).

 ما سميته في الصفحات السابقة بالتفسير الحرفي (أوالفيلولوجي) يشكل اتجاهاً ثانياً كبيراً للعمل الأدبى (رغم أن تسمية كهذه الاترضى أصحاب هذا الاتجاه). يبدو لي أن مسألة التعدد النقدي وضعت غالباً بشكل سيء لعدم التفريق بين مـا يسميــه القــدمـاء بـالتفسير الحرفي، والتفسير المجازي، ولكي أحيل على كتاب حديث يمكنني مع بّاختين تحديد الدقة و العمق كأمثلة تأويلية مطابقة لجمل مختلفة للقراءة النقدية. وكما اعتبدنا أن نقول منذ شَبِينُوزًا على الأقل (إنْ لم يكن منذ أوريجين)، للتفسير الحرفي جنَّاحَـان : الأول لساني والآخر تـاريخي. يقوم التحليل اللساني (بـالمعنى الواسع إذن بـإدخـال كـلُّ من الأسلـوبيـة، التداول. الخ.) على الصواب أو الخطإ، ومهما كانت وجهة النظر النقدية فإنسا نقبل أن فواعل الجمل في النثر الأخير لهنري جميس هي بامتياز أماء مجردة وأن هذا الكاتب يفضل الأفعال اللازمة، أو النفي: إنه ليس للتعدد النقدي ما يقوله في هذا الشأن، وينطبق نفس الأمر على التحليل التاريخي، رغم أن الأشياء هنا أكثر تعقيداً : فإما أن نظرية جمالية ما كانت موجودة أو غير موجودة في زمنها، وإما أن يكون خطباب مّا إيـديولوجي موجود أو غير موجود في زمنه، ولا يوجد هناك حلُّ ثالث، والخطياب لا يتأخذ معناه، إلا داخل سياق خياص، ومن المؤكد أن معرفة جيدة لهذا السياق ضرورية لفهم الخطاب، وبما أن الجناحين الأول والثاني كليهما يعملان بطريقة لا تقبل الانتقاد فإننا نحس بتحكم تام في الطيران عند قراءتنا لعيون التفسير الأدبي التي تشكلها أعمالًا لجُوزيف فْرَانْـك حَوْل دُسْتُـويفسْكي أو دْيَـان وَاطْ Watt حول كُونْزَاد (وهذه ليستُ إلا أمثلة).

3 ـ تصبح مسألة التعددية بالمقابل واردة مع ما ساه القدماء بالتفسير المجازي (وما نميه ببساطة : النقد) لكننا حين نجازف بسهولة، ونحن ننطلق من التفريق بين التفسير المجازي، فإننا قد نقع فيما وقع فيه لأنسون من احتقار ساذج أعمى للنقاد،

وهذا شيء بالغ الخطيا، (أو بكل تواضع أبعد مما اعتقده صواباً)، فكل عمل تُعـاد كتـابـــه من طرف قارئ، يفرض عليه منظوراً تأويلياً، لا يكون في الغالب هو المسؤول الأول عنــه، لكنــه

طرف قارئ، يفرض عليه منظوراً تأويلياً، لا يكون في الغالب هو المسؤول الأول عنه، لكنه يأتيه من ثقافته وعصره أي من خطاب آخر، وكل فهم هو التقاء بين خطابين أي حوار، ومن العبث أن يكف المرء عن أن يكون ذاته ليصبح الآخر، وحتى إن هو تمكن من ذلك فإن

العبث أن يكف المرء عن أن يكون ذاته ليصبح الآخر، وحتى إن هو تمكن من ذلك فإن النتيجة ستكون عديمة الفائدة (لأن هذا سيكون مجرد إعادة إنتاج للخطاب الأولي). إن قيام الاثنولوجيا كولم لمدّليلٌ على أنه من صالح المرء أن يكون مخالفاً لمن يريد فهمه. هذا التأويل من حيث هو ترجمة وفهم هو شرطً لبقاء النص القديم على قيد الحياة ولكنه أيضاً

التأويل من حيث هو ترجمة وفهم هو شرط لبقاء النص القديم على قيد الحياة ولكنه أيضاً شرط لبقاء الخطاب الحالي، ومن ثم لا يكون التأويل صحيحاً أو خاطئاً، لكن يكون غنياً أو فقيراً، خصباً أو عميقاً، فاتناً أو لاّ. إذا قرأ بارط نصاً (هذا المُعَلَّمُ الذي لا يُنْسَى، والذي علمني أن أهجر المعلَّمِين والسادة والسيادة) فإنه يقول لنا ما تجده فيه حساسيتنا المعاصرة، إمه لقاء

أن أهجر المعلَّمِين والسادة والسيادة) فإنه يقول لنا ما تجده فيه حساسيتنا المعاصرة، إمه لقاء بين رَاسِين وبَارْط، سَاد وبَارْط، بلُزَاك وبَارْط (ولا يتعلق الأمر بأفراد بطبيعة الحال).

4 م الاتجاه الأخير هو الشعرية التاريخية (تاريخ الأدب بالمعنى الخاص). لا يتعلق موضوع التاريخ بالأعمال الأدبية الدقيقة وإنما. بما يتجاوزها، وأقصد أصناف الخطاب الأدبي وتأليفاتها المستقرة، التي نملك لها الما تقليدياً هو الأخبار الأدبية. نحن نتخذ هنا مكاناً

موضوع التاريخ بالأعمال الأدبية الدقيقة وإنما. بما يتجاوزها، وأقصد أصناف الخطباب الأدبي وتأليفاتها المستقرة، التي نملك لها اما تقليدياً هو الأخبار الأدبية. نحن نتخذ هنا مكانا يتوسط في عموميته شعولية نظرية الخطباب وخصوصية التفسير، ونلتجئ في ذلك إلى التحليل المتحليل الشكلي كما نلتجئ إلى التحليل الإيديولوجي ذلك لأن الجنس الأدبي مرتبط بالأشكال اللمانية ارتباطه بتاريخ الأفكار، هذا الاتجاء يميز خاصة دراسة الخطباب الأدبي،

فعندما توضع نظرية للحوار نأخذ كمثال لها أي مناقشة كَانَتُ، أو نختلق لها مناقشة، فالمهم هو أن يتفق الجميع على الاعتراف بها كمناقشة ممكنية، لكنيه لا يتحقق من بين كل والإمكانات؛ الأدبية، إلا بعضها، وهو الذي يهمنا. إن للدراسات الأدبية موضوعاً هو المتن وليس القدرة الخطابية، لأن الأدب وُجِدَ في التاريخ (هذا البُعد يضاف إلى وجهة النظر البلاغية أو التداولية دون إلغائه)، ونقوم بالتأريخ عندما نتساءل مثل وَاطْ أيضا عن نشوء الشكل الروائي في بزوغ الرأسالية، أو عن تحولات الأساطير الأروبية عقب الأزمة الرومانية،

أو عندما نحاول على غرار بَاخْتِين وصف مختلف تصورات الزمن والمكان التي تتخلل هذا النوع أو ذاك من النثر السردي منذ العصر القديم إلى عصر النهضة.

هل لي مكان وسط هذه الاتجاهات الكبرى ؟ الكتاب الذي أعطيه الأهمية أكبر من بين إنتاجاتي المتأخرة يتعلق باكتشاف أمريكا وغزوها : لقد كان علي لكي أكتبه أن أستند إلى بعض التصورات حول ماهية الخطاب، والطريقة التي ينبثق بها معناه، فأنا إذن مدين

للنظرية العامة للخطاب، كما الى حاولت في قراءتي أن أتقيد بالدقة فأعير الانتساء للأسلوب وأشكال الخطاب، واقرأ أكثر ما يمكن من النصوص الملحقة حتى أتمثل إيديولوجية العصر. أنا إذن مدين للتفسير الحرفي، لكن مشروعي تاريخي : إني أهتم يتطور المكان الذي نعطيه للآخر منذ النهضة، ونصوص القرن السادس عشر، المختلفة جداً فيما بينها، تسمح بظهور صورة مُبَنِّينة، مختلفة كليا عما ستصبح عليه في القرن الشامن عشر أو في القرن العشرين، ثم

إنني فوق ذلك أحاول أن أتوجه إلى من يعاصرونني (وهذا ما كان آباء الكنيسة يطلقون عليه

الحس الأخلاقي)، أسعى إلى التحدث مع المعاصرين لي عن المشاكل التي تهمنا جميعاً، كمسألة التسامح وكراهية الأجانب والاستعمار والتواصل، وتقبُّل الآخر والاتحـاد معـه، والشعور بالتفوق الظاهر والخفي، أنا إذن مدين للتفسير المجازي. إن عملي إذن يأخذ من كل تلك الاتجاهات ويدين لها، هل يعني ذلك أنني أضرب في كل اتجاه، ذلك ماييدو لي أنه القاعدة

وليس الشذوذ، ولكن ذلك لا يعني أن التمييز بين همذه الاتجماهمات غير مبرر، بـل إنــه ضروري. وما حال الشعرية في كل هذا ؟ إنها هي الأخرى مغايرة توجد في كل اتجاه من هـذه

الاتجاهات في البحث، ولكن بكيفية أخرى حتى وإن كنا لا نشعر بالحاجبة دوماً إلى تسميتها، إنها في تحول وتلك أفضل علامات حيويتها.

تزفيطان طودوروف

### تعريف الشعرية

علينا، لكي نفهم الشّعريّة، أن ننطلق من صورة عامّة، وبطبيعة الحال مبسّطة إلى حداً ما الدّراسات الأدبيّة. وليس من الضّروري مع ذلك، أن نصف التيارات والمدارس

ينبغي قبل كل شيء التمييز بين موقفين، يرى أوّلهما في النصّ الأدبيّ ذاته موضوعاً كافياً للمعرفة. ويعتبر ثانيهما كلّ نصّ معين تجلّياً لبنية مجرّدة. (أعرض، إذن، بصفة تامّة عن الدراسات التي تتناول حياة الكاتب بما أنها ليست «دراسات»!. وهذان الاختياران لا تعارض بينهما، كما سنرى، بل يمكن القول بأن كلّ واحد منهما يقف بإزاء الآخر موقف تكامل ضروريّ. ورغم ذلك يمكننا التّمييز بوضوح بين هذين الاتّجاهين بحسب التأكيد على أحدهما دون الآخر.

ولنقل في البداية بضع كلمات عن الموقف الأول، الذي يذهب إلى أن العمل الأدبي هو

الموجودة، بل يكفى أن نذكر بالمواقف المتّخذة بشأن عدة اختيارات أساسيّة.

الموضوع النهائي والأوحد، وَلَنْمَهُ من الآن فصاعداً الشأويل. إن الشاويل، ويُسمَى أحياناً تفسيراً أو تعليقاً أو شَرِّح نصُّ أو فراءةً أو تحليلاً أو ببساطة أيضاً نقداً (وهدا التعداد لا يدل على استحالة التمييز أو حتى التعارض بين بعض هذه الألفاظ...) يَتَحَدُهُ، بالمعنى

الذي يَحْمِلُهُ عليه هنا، بِمَرْماه وهو تسمية معنى النصّ المُعَالَج. ويحدّد له هذا المرمى منذ الوهلة الأولى مَثْلَة الأعلى، وهو جعل النّص يتكلّم بنفسه، وبعبارة أخرى، أنه الوفاء للموضوع، أي للآخر، وبالتبالي المّحاء الـذات، كما يحدّدُ لـه ماسّاتَـة وهي العجْزَ المستمرّ عن بلوغ.

المعشى، وإنما بلوغ إلى معنى واحد فقط خاضع للأحداث التاريخيَّة والنَّفسيَّـة. وهـذا المَثَّلُ الأُعلى، وهذه الصَّاسَاة عَرَفَنا التُّمْديلُ طوال تـاريخ التُّعليق وهو تــاريخ مُتَسَّاوقُ مع تــاريخ الإنسانية.

والحقيقة أن تأويل عمل أدبي أو غير أدبي لذاته وفي ذاته دون التخلي عنه لحظة واحدة ودون إسقاطه خارج ذاته، لأمُّر يكاد يكون مستحيلاً. أو هذه المهمة بالأحرى ممكنة، لكنَّ الوصف لن يكونَ إذَّاكَ إلا تكواراً حرَّفياً للعمل نفسه. فهو يلاحق عن قرب أشكالَ العمل يحيثُ لا يكوِّن الاثنان إلا شيئاً واحداً. فالوصف الأفضل للعمل هو العملُ نفسه.

أما ما يقترب أكثر من هذا الوصف الأمثل، رغم أنه لا مرئى، فهو القراءة المجرَّدة بما أنها ليست إلا تجلِّياً للعمل. لكن عملية القراءة لا تخلو بدورها من نشائج. فقراءتان لكتماب واحد لا يمكن أن تكونا متماثلتين أبدا، إذْ أننا نخطُّ أثناء قراءتنا كتابة سلبيَّة ؛ فنُضيفُ إلى النصّ المقروء أو نحذف ما نريد أو ما لا نريد أن نجد فيه. فما إن يوجد قباري حتى تبتعد القراءة عن النص.

فما بالك إذن بهذه الكتابة الفاعلة، لا السلبيّة، ونعني بها النقد، سواء أكان مستوحى من العلم أم من الفن ؟ وكيف يمكننا أن نكتب نصأ مَّـا ونحن أوقيـاء لنصُّ آخر ومحـافظون على سلامته ؟ كيف يمكننا أن نتلفظ بخطاب منبثق عن خطاب آخر ؟ إن الناقد يقول شيئًا آخر لا يقوله العمل المدروس عندما تنضاف الكتابة إلى القراءة المجرّدة، حتى وإن ادّعي قول الشيء نفسه. وبما أنه يضع كتاباً جديداً فإنه يُبْطلُ الكتاب الذي يتحدث عنه.

ولا يعنى هذا أنه ليس في اختراق التلازم درجات.

والتميير، إن لم نقل التعارض، بين التأويل . وهو ذاتي وقاص وفي أشد الحالات اعتباطئ \_ وبين الوصف كفاعلية ثابتة ونهائية، حُلْمٌ من الأحلام التي راودت الوضعيّة في مجال العلوم الإنسانية. ولقد صيفت منذ القرن التاسع عشر مشاريع تهدف إلى إيجاد فقد علميّ لم يكن، بعد أن أقضى كُلُّ تأويل، إلا وصفاً محضاً للأعمال. ومنا إن ظهرت مثل هذه الأوصاف النهائية حتى تسارع الجمهور إلى نسيانها وكأنها لا تختلف في شيء عن النقد السَّابِق. ولم يكن الجمهؤر فيما ذهب إليه مخطئًا. إذْ أنَّ الظُّواهر الـدُّلاليُّة وهي موضوع التأويل لا تتلاءم مع الوصف إن أردنا أن نَحْملَ هذه الكلمة على معنى الإطلاق والموضوعية. وعلى هذا النحو فإن المعطيات التي تسمح لنا بالوصف الموضوعي في مجال الدراسات الأدبيّة، أي عدد الكلمات أو المقاطع أو الأصوات، لا تمكّننا من استنباط المعنى. والعكس بالعكس فحيث يستقر المعنى يكون المقياس المادي قليل النفع.

ولكن القول بأن «كل شيء تأويل» لا يعني أن كل التآويل متساوية. فالقراءة مسارً في فضاء النص. مسارً لا ينحصر في وصل الأخرّف بعضها ببعض من اليمين إلى اليسار(1) ومن أعلى إلى أسفل (وهو بمفوده المسار الموحيد، ولهذا فليس للنص معنى مفرد) وإنسا هو يَغْصِلُ المتلاحم ويجمع المتباعد، وهو على وجه الشدقيسق يشكّلُ النص في فضائله لا في خطيته. إن «الدائرة التأويليّة» الشهيرة، التي تُسَلِّم بضرورة تواجد الكل وأجزائه، وتلغى تبعاً لذلك إمكانية بداية مطلقة، تَشْهَدُ وحدها على ضرورة تعدد التّاويل. لكن لا يمكن لكلّ الدوائر أن تتساوى. فهي تحمح بالمرور عبر عدد يكثر أو يقل من نقاط الفضاء النصي، وترعمنا على حذف عدد كبير أو صغير من عناصره. وكلّ منا يعلم، أثناء الممارسة، أنه توجد قراءات أكثر وفاء من قراءات أخرى، رغم أنه لا توجد قراءة تامة الوفاء. والاختلاف بين التأويل ووصف (المعنى) هو اختلاف في الدّرجة لا في الصّفة، لكنه من منظور تعليمي، ليس أقلُ نفعاً.

إذا كان التأويل هو المصطلح الجنسي<sup>(2)</sup> المتعلق بالنَسط الأول من التحليل الذي يخضع له النص الأدبيّ، فإن الموقف الثاني الذي أعلنا عنه أعلاه يندرج في الإطار العام للعلم. ونحن إذ نستعمل هنا هذه الكلمة التي لا يميل إليها «الأديب العادي» فإننا لا نريد أن نحيل على درجة التّجويد التي وصلت إليها هذه الفاعلية (وهي تجويد نسبيّ بالضرورة)، بقدر ما نريد الإحالة على المنظور العام الذي اختاره المحلّل، فما عاد هدف وصف الأثر المفرد وتعيين ممناه وإنما هدفه وضع القوانين العامّة التي يكون هذا النص النوعي نتاجاً لها.

وفي صلب هذا الموقف الشّاني يمكننا التّميين بين تنويعات مختلفة تبدو للنظرة الأولى متباعدة. ففي الواقع نجد هنا جنباً إلى جنب دراسات نفسية ودراسات تحليلية نفسية ودراسات اجتماعية ودراسات إثنولوجية مستمدة من الفلسفة أو من تاريخ الأفكار. وهي تنفي جميعها طابع الاستقلالية عن العمل الأدبي وتعتبره تجلّيا لقوانين توجد خارجه وتتصل بالنفسية أو المجتمع أو «الفكر الإنساني» أيضاً. هدف الدّراسة عندئذ هو نقل العمل إلى الميدان الذي يُعْتَبَرُ أساسياً، أي أنه عمليّة فك للرَّموز وترجمة لها. فالعمل الأدبي تعبير عن «شيء مَّا» وغاية الذراسة هي الوصول إلى هذا «الشيء» عبر القانون الشّعري. وطبقاً لطبيعة هذا الموضوع الذي يُسْعَى إلى بلوغه، سواءً أكانت فلسفية أم نفسانية أم اجتماعية أم غير ذلك، فإن

أ في الأصل عمن اليسار إلى اليمين»، وقد راعينا في التُرجمة الخط العربي الذي يسير من اليمين إلى اليسار.
 عرجمة لـ genee، وهو صفة للجنس genre، فإذا كنا نقتم المسارسة الأدبية إلى أجناس فإنّ المسارسة النّقدية هي الأخرى مقسمة إلى أجناس.

النراسة المعنية بالأمر، تندرج ضن نمط من هذه الأنماط للخطاب (أي علم من هذه «العلوم») التي لكل منها، بطبيعة الحال، تفريعات متعددة. وتنتسب مثل هذه الفاعلية إلى العلم، مادام موضوعه لم يعد الحدث النوعي وإنما القانون (النفساني أو الاجتماعي... الخ) الذي يوضحه الحدث.

وجاءت الشعرية فوضعت حداً للتوازي القائم على هذا النحو بين التأويل والعلم في حقل الدراسات الأدبية. وهي بخلاف تأويل الأعمال النوعية، لا تسعى إلى تسعية المعنى، بل إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة كل عمل، ولكنها بخلاف هذه العلوم التي هي علم النفس وعلم الاجتماع... الخ، تبحث عن هذه القوانين داخل الأدب ذاته. فالشعرية إذن مقاربة للأدب «مجردة» و «باطنية» في الان نفسه.

ليس العمل الادبي في حد داته هم موضوع الشعرية، فما تستنطقه هو خصائص هدا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبيّ. وكلّ عمل عندئذ لا يعتبر إلاّ تجلّياً لبنية محددة وعامة، ليس العمل إلاّ إنجازاً من إنجازاتها العمكنة. ولكل ذلك فإن هذا العلم لا يُعنى بالأدب الحقيقي بل بالأدب الممكن، وبعمارة أخرى يُعنى بتلك الخصائص المجرّدة التي تصنعُ فرّادة الحدث الآدبي، أي الأدبية.

وما عادت غاية هذه الدراسة صياغة كلام فضفاض عن النص أو تلخيص فطن للعمل الملموس، وإنما اقتراح نظرية لبنية الخطاب الأدبي واشتغاله، نظرية تُقدَّمُ جدُولاً للإمكانات الأدبية، كما تُظهر الأعمال الأدبية باعتبارها حالات خاصة منجزة. وسيصبح العمل عندئذ مسقطاً على شيء آخر غير ذاته كما هو الشأن في النّقد النفسي أو الاجتماعي، ولكنّ هذا الشيء الآخر لن يكون عندها بنية غير متجانسة معه بل سيكون بنية الخطاب الأدبي نفسها. ولن يكون النص النوعي إلا حجة تسمح بوصف خصائص الأدب.

فهل تنطبق لفظة «شعرية» على هذا المفهوم ؟ نحنُ نعلمُ أن معناها تنوع عبر التاريخ، ولكن يجوز لنا استعمالها دونما بحوف سواء اعتمدنا على سُنة قديمة أو على أمثلة حديشة العهد وإن كانت معزولة ـ وقد سمّاها قاليري الذي أكد على ضرورة مثل هذه الفاعلية بالاسم فاته قائلا : «يبدو لنا أن اسم شعرية ينطبق عليه إذا فهمناه بالعودة إلى معناه الاشتقاقي، أي المأ لكاً، ما له صلة بإبداع كتب أو تأليفها حيث تكون اللغة في أن واحد الجوهر والوسيلة، لا بالعودة إلى المعنى الضيّق الذي يعنى مجموعة من القواعد أو العبادئ الجمالية ذات الصلة

.Benveniste (5

بالشمر». (3) وستتعلق كلمة شعرية في هذا النص بالأدب كله سواء أكان منظوماً أم لاَ، بل قد تكان تعلقة، على الخصوص، بأعمال نثرية.

ولكي نبرر استعمالنا لهذه اللفظة يمكننا التذكير بأن أشهر الشعريات، شعرية أرسطو، لم تكن سوى نظرية تتصل بخصائص بعض أنماط الخطاب الأدبي، ثم إن اللفظة غالباً ما استعملت بهذا المعنى في الخارج وقد حاول الشكلانيون الرَّوس في السابق بعثها، وأخيراً تظهر في كتابات رُومَانُ يَاكُسُون لتَعْنَى علم الأدب.(4)

ولنعد الآن إلى العلاقة بين الشعرية وبقية مقاربات العمل الأدبي التي ذكرناها.

إن العلاقة بين الشعرية والتأويل هي بامتياز علاقة تكامل. فكل تأمل نظري في الثعرية لم يُغذّ بملاحظات حول الأعمال الموجودة لابد له أن يكون عقيماً وعير إجرائي. وهذا الأمر يعرفه اللسانيون معرفة جيدة، فبنفينيشتان أعلن، وهو محق في ذلك، أن «التفكير في اللغة لا يكون مُثيراً إلا إذا تناول في البداية الألبنة الحقيقية». إن التأويل يسبق الشعرية ويليها في الآن نفسه، فمفاهيم الشعرية تم نختها حسب متطلبات التحليل الملموس، ولا يستطيع التحليل بدوره أن يتقدّم خطوة واحدة إلا باستعمال الأدوات التي يصطنعها المذهب. ليس من بين هذين النشاطين ما هو سابق على الآخر. فكلاهما «ثانوي». وهذا التشابك الوثيق الذي يجعل في غالب الأحيان الكتاب النقدي جيئة وذهاباً مستمرين بين الشعرية والتأويل، لا ينبغي له أن يصدنا عن التمييز، في مستوى التجريد، تمييزاً دقيقاً بين الشعرية والتأويل، لا ينبغي له أن يصدنا عن التمييز، في مستوى التجريد، تمييزاً دقيقاً بين أهداف هذا وأهداف ذاك.

وبالمقابل، فإن العلاقة بين الشعرية والعلّوم الأخرى، التي لها أن تتخذ العمل الأدبي موضوعاً، هي علاقة تشافر (كما يبدو من الوهلة الأولى على الأقل). وهذا في الحقيقة أمرّ

P. Valéry, de l'enseignement de la poétique au collège de France, Varieté V. Paris, Gallimard, 1945, p. 291. (3) لكياً نيسًر استمالتا لهذه اللفظة نشير إلى أنها قريبة من الاستممال الذي وصفه فاليري أعلاه، إلا أنها لبست قريبة من المستمالة لها في درسه حول الشعرية (انظر 1939-1938, III, 1938-1938) ونشير إلى أن لها سات تشترك فيها استممالة لها في درسه حول الشعرية (انظر 1939-1938, III, 1938-1938) ونشير إلى أن لها سات تشترك فيها مع استمال يأكيسون لها لاسيما من حيث علاقتها بالعلم عامة وباللسائيات على وجه الخصوص، ولكنها تعنه في عدم شولها لوصف الأعمال الملسوسة (انظر ع. 1963). R. Jakobson, linguistique et péetique, Essais de linguistique generale, 1963. ونشير إلى أنهسسا بسق إلى حسسة بعيسسة مسسا أساء رولان بسسارط بعلم الأدب Critique et Vérite, Pars, scuil, 1966.

يأسف له الانتقائيون شديد الأسف وهم كثيرون جداً بين «رجال الأدب»؛ فهم على أتم الاستعداد لقبول تحليل أدبي مستلهم من اللسانيات، وآخر من التحليل النفسي، وثالث مقام على علم الاجتماع، مع تحليل رابع مُنْبَن على تاريخ الأفكار، بنفس رحابة الصدر، وتقوم وحدة كل هذه المساعي - كما يقولون - على وحدة موضوعها، أي الأدب. ولكن مثل هذا التأكيد يتناقض مع المبادئ الأولية للبحث العلمي. فوحدة العلم لا تتكون من وحدانية موضوعه، فلا وجود «لعلم بالأجام» رغم أن الأجام موضوع واحد بل توجد فيزياء وكيمياء وهندسة. ولا أحد يطالب بمنح حقوق متساوية في «علم الأجسام» «للتحليل الكيميائي» و «التحليل الهنديائي» و «التحليل الهندي».

أيجب أن نُذكر، من جديد، بتلك الأرضية المشتركة التي يخلق فيها المنهنج الموضوع وأن نذكر بأن موضوع أي علم ليس مُعطى في الطبيعة وإنما هو جمّاع عمل مُحْكم ؟ لقد تناول فُرُويْد الأعمال الأدبية بالتحليل النفسي. ويمكن للعلوم الإنسانية الأخرى أن تستخدم الأدب كمادة لتحاليلها، ولكن إذا كانت هُذه التحاليل جيدة، فإنها تُبوّبُ ضن العلم المعني بالأمر، وليس بوسعها أن تكون جزءاً من تعليق أدبي مُسهب، وإذا لم يُعتبر التحليل النفساني أو الاجتماعي لنص ما جديراً بأن يكون جزءاً من علم النفس أو علم الاجتماع، فنحن لا نرى ما يدعو إلى قبوله آلياً في صلب علم الأدب».

إن فكرة تأمل علمي في الأدب سرعان ما تصطدم باحتراز شديد، حتى إنه من الضروري، قبل معالجة «قضايا الشعرية»، أن نذكّر ببعض الحُجَج التي تُقَدَّم لتنفيد هذا التأمل نفسه، ولعلّ دحضنا لهذه الحجج يُمكّن الشعرية من أن تتجنّب بطريقة أيسر بعض المخاطر التي نتنبه إليها. ولقد قُدَّمَتُ كلُّ حُجَّة من هذه الحجج مرّات عديدة، فلابد إذا من تخير لمختلف صياغاتها، وإليكم صفحة منتخبة من المقال الشهير الذي كتبه هِنْرِي جِيسْ بعنوان في التخيل :(٥)

الله (أي الروائي) كلَّ الحظوظ كي يتمتع بفطئة تجعله يُبدُرِكُ أن مثل هذا التميينز الغريب والقطعي بين الوصف والحوار، بين الوصف والحدث الروائي، تمييز مجرّد من كل معنى وقليل الإفادة. فغالباً ما يتحدث الناس عن هذه الأمور وكانه يوجد تمييز واضح فيما بينها، كأنها لا تتداخلُ في كلَّ لحظة، وكأنها لا تتصل فيما بينها اتصالاً وثيقاً في مجهود شامل للتعبير. وأنا لا يمكنني أن أتغيل تأليفاً لكتاب متجداً في خانات معزولة ولا أن

أتصور مقطعاً وصفياً، في رواية جديرة بالذكر، يكون خِلُوا من مقصد سردياً، أو حوار يكون خِلُوا من مقصد وصفي، أو خاطرة معينة لا تشهم في الحدث الرّوائي أو حدثاً روائياً تكمن قيمته في سبب آخر غير ذاك السبب العام والوحيد الذي يفسر نجاح كل عمل فني، أي القدرة على أن يكون صالحاً لإبراز النص. فالرواية كائن حي، واحد وغير منقطع، مثل كلّ جهاز عضوي آخر، وسنلاحظ على ما أعتقد أنها تعيش بالضبط إذا ما ظهر في كل جزء منها شيء ما من جملة الأجزاء الأخرى. والناقد الذي سيزعم، انطلاقاً من النسيج المنغلق لعمل تام، رَمْم جغرافية لوحداته سيكون مُجبراً على وضع حدود مزيّفة، وهو ما أخشاه، كزيف كل الحدود التي عرفها التاريخ».

وهكذا يتهم جيمس الناقد الذي يسمح لنفسه باستعمال مفاهيم من قبيل، «الوصف» و «السرد» و «الحوار» الخ... بارتكاب خطأين في الوقت نفسه: 1) الاعتقاد بإمكان وجود هذه الوحدات المجرّدة في حالة خام داخل العمل؛ 2) التجرؤ على استعمال مفاهيم مجرّدة تجزئ هذا الموضوع غير الملموس («هذا الكائن الحي») الذي هو العمل الفني.

إن المنظور الذي تندرج ضنه الشعرية يُفقد المأخذ الأول كلّ قوّته. فالشعرية بالتحديد لا تضع هذه المفاهيم المجرّدة في العمل النوعي وإنما تضعها في صلب الخطاب الأدبي. وهي تؤكد أن هذه المفاهيم لا يمكن أن توجد إلا هناك، في حين نجد أنفسنا في العمل بإزاء تجلّ محتلط إنّ قليلاً أو كثيراً. والشعرية لا تُعنى بهذا الجزء أو ذاك من أجزاء العمل، وإنما تُعنى بهذا المجردة التي تسميها وصفاً، أو «حدثاً روائياً» أو «سرداً». والعجمة الثانية أهم، وهي بألاضافة إلى ذلك أكثر العجم تواتراً على الإطلاق. فإن صبحة مفادها لا تلمسوني أن ما تزال إلى اليوم تؤثر في العمل الفني، وفي هذا الرّفض للفكر المجرّد ما يفتن العقول. ومع ذلك لم يكن على جيمس إلا أن يقطع شوطاً آخر في مقارنته بين الرواية والجهاز العضوي وهي مقارنة ملتبسة في حد ذاتها ـ حتى يدرك حدود مضونها. ففي كل قطعة من جسدنا يوجد في أن واحد دم وعضلات ولمّف وأعصاب، وهذا لا يمنعنا من أن نتصرف بهذه الألفاظ وأن ستعملها دون أن يعترض علينا أيّ كان. ويقال أيضاً : لا توجد أمراض وإنما يوجد مرضى. ومن حسن حظنا أن علم الطّب لم يعمل بهذا المبدل أما في مجال الدراسات الأدبية في دا الذي يمكن أن نقترل دفاعاً عن مواقف عبثية ؟ بل الأدهى أنه لا أحد يمكنه. وهنرى مفن دا الذي يمكن أن نقترل دفاعاً عن مواقف عبثية ؟ بل الأدهى أنه لا أحد يمكنه. وهنرى مفن دا الذي يمكن أن نقترل دفاعاً عن مواقف عبثية ؟ بل الأدهى أنه لا أحد يمكنه. وهنرى

جيمس ليس بِدُعا في هذا، أن يتحاشَى استعمال ألفاظ وصُفيّة وبالتالي استعمال نظرية تؤسّها. ولنا فقط أن نَبقِيَ هذه النظريةَ فِي خَيِّر الإضمَارِ أو أَن نناقِشها بشكلٍ صريح.

إن انتماء هذه الدراسة إلى مجموعة مخصصة للبنيوية يطرح سؤالاً جديداً: ما علاقة البنيوية بالشَّمرية ؟ إن عسر الإجابة عليه هو على قَدْر تعدُّد المعانى في لفظة «بنيوية».

إذا تناولنا هذه الكلمة في معناها الواسع، فإن كل شعرية هي شعرية بنيوية، لا فقط هذه أو تلك في تنويعاتها، مادام موضوع الشعرية ليس مجموع الوقائع الاختبارية (الأعمال الأدبية) بل بنية مجرّدة (هي الأدب). لكن لنقل إنه يكفي دائماً إدخال وجهة نظر علمية في أي ميدان كان حتى تكون هذه العملية بنيويّة. أما إذا عنينا بهذه اللفظة مجموعة محدودة من الفرضيات، معلومة التأريخ، وهي تختزل اللغة في نظام تواصلي أو تختزل الوقائع الاجتماعية فتصبح نتاجاً لقانون مًا، فإن الشعريّة كما هي معروضة هنا ليس لها من البنيوية ما به تنفرد، بل إننا يمكن أن نذهب إلى أن الحدث الأدبي، وبالتالي الخطاب الذي يضطلع به (أي الشعرية)، ومن حيث هما كذلك، يمثلان اعتراضاً على بعض التصوّرات الأداتية للمفة وهي تصوّرات صبغت عند بدايات «البنيوية».

وهذا ما يجرّنا إلى ضبط العلاقات بين الشعرية واللسانيات. لقد قامت اللسانيات، بالنسبة لكثير من «الشاعريين» بدور الوسيط تجاه المنهجية العامة للنشاط العلمي؛ فقد كانت مدرسة (يقل أتباعها ويكثرون) في صرامة الفكر ومنهج الاستدلال ومراسيم المعالجة. وهذا أمر طبيعي جدّاً بالنسبة إلى فنين نتجا عن تحولات مجال واحد هو فقه اللفة»، ولكننا سنتفق أيضاً على أنها محض غلاقة وجودية مُضْرة. ففي ظروف أخرى يمكن لأيّ فن أخر أن يقوم بالدور المنهجي نفسه. وعلى العكس تصبع العلاقة ضرورية في موضع آخر، ذلك أن الأدب، بأتم معنى الكلمة، نتاج لغوي (وقد كان مُلاَرمي يقول : «الكتباب امتداد كامل للحرف...»). فكل معرفة باللغة ستكون تبعاً لذلك ذات أهمية بالنسبة للشاعري، لكن هذه العلاقة، وقد صيغت على هذا النحو، لا تربط بين الشعرية واللسانيات بقدر ما تربط بين الأدب واللغة، وبالتالي بين الشعرية وكل علوم اللغة، وكما أن الشعرية ليست الوحيدة في اتخاذ الأدب موضوعاً لها فإن اللسانيات (كما هي حالياً على الأقل) ليست علم اللغة الوحيد. فموضوعها نظم معين من البُني اللسانية (الصوتية والنحوية والدلالية) دون أماط أخرى تُذرَسُ في نطاق منظ معين من البُني اللسانية (الصوتية والنحوية والدلالية) دون أماط أخرى تُذرَسُ في نطاق الأتروبولوجيا أو التحليل النصي أو في نطاق «فله اللغة». وتستطيع الشعرية أن تجد مي

Poéticien \*

Philologie.\*

كلّ علم من هذه العلوم عوناً كبيراً مادامت اللغة جزءاً من موضوعها، وستكون العلوم الأخرى التي تعالج الخطاب أقرب أقربائها علماً، وأن جماع ذلك يُكَوّن حقل البلاغة في معناها الأوسع كعلم عام للخطابات.

ومن هذا الموقع تسهم الشعرية في المشروع الدلائلي العام، الموحّد بين كل الاتجاهات التي يمثل الدليل نقطة انطلاقها.

ستُحَدّدُ الشعرية بالضرورة مسيرتها بين حدّين أقصيين:

الحدّ الخاص الشديد الخصوصية، والحدُّ العام المفرط في العمومية. فهناك سُنْةٌ عتيقة تضغط عليها وتؤدي دائماً عبر استدلالات متنوعة جداً إلى النتيجة نفسها: يجب التخلي عن كلَّ تفكير مجرِّدٍ والاكتفاء بوصف ما هو خاص، وما هو متفرد. وقد رأينا التكامل الضروري بين المَسْعَيَيْن تكاملاً يحول دون أية مراتبية. ولكننا إذ نحرص اليوم على الشعريّة فذلك يعود إلى أسباب استراتيجية محض، ففي مقابل شخص مثل لسِنْج (ق) في وصفه لقوانين المثل الخرافي (9) كم نجد من المفسرين الذين يشرحون لنا معنى هذا المثل أو ذاك! إن تاريخ اللتراسات الأدبية يَعِمُهُ اختلالٌ في التوازن مهولٌ يُرتجِّح كفّة التأويل. وهذا الاختلالُ هو ما يحب أن يُقاوَمَ، لا مَنْدأ التأويل.

وقد ظهر خطرٌ موازٍ وعكسيّ في السّنوات الأخيرة هـو خطر فـائضِ التنظير، فقد أصبحت تُقْتَرَح، في حركة مهما كانت وثيقة الصّلة بمبادئ الشعريسة، لكنّها تقفز على المراحِل، قراءات تنزع أكثر فأكثر نحو الشّكُلاَنيّة في خطاب لم يعد له من موضوع إلا نفسه وفي ذلك نسيانٌ لفقر معرفتنا الراهنة بالحدث الأدبي، ولبقاء ملاحظاتنا ناقصة شنيعة ولمدى جزئية الطّواهر التي نمالجها. وهذا الواقع يجعلنا نختار هنا النظرية بدلاً من المنهجية، فموضوعنا سيكون خطاب الأدب الذي آثرناه على خطاب الشعرية، وقبل أن نُشكُلِنَ سنسعى وجد إلى أن نُمتُهُم، وسنتبنّى هذه الفكرة التي جاءت، مؤخراً على لسان عالم اجتماع أمريكي وجد

<sup>8)</sup> يبدو أنه الكاتب الألساني Lessing Gotthold Ephraïm (1781). اهتم بالشعر والمسرح وآلف عدة نصوص مسرحية و رسائل في الأدب ووضع مصنّفاً في الصلة بين الشعر والرسم. وقد عرف بنقده لقواعد المأساة على النحو الذي صاغها به الفرنسيون كما أهتم . أيما اهتمام بكتاب «الشعريّة» لأرسطو (م).

<sup>9)</sup> استعملنا هذا «مثل خرافي» لأداء الكلمة الفرنسية Fable، لأنها لم تستعمل في هذا السياق بمعندهما الاصطلاحي الذي نجده عن الشكلانيين الروس كما سنرى في موطن آخر من الكتاب، وغايتنا من ذلك تعييز هذا الجنس الأدبي عن المصطلح الذي لا يفيد بالضرورة الجنس لأنه أوسع مدى وأدق من حيث معناه (م).

نفسه في وضعية مماثلة، فقال : «إزاء ميدان أساسي للسّلوك، أفضّلُ المقاربة التأمّلية العامة على العَمَى المنهجي».

إن الشعرية ما تزال إلى حد الآن في بداياتها، وهي تكشف عن كلّ العيوب المميزة لهذه المرحلة. وما يزال تقطيع الحدث الأدبي الذي نجده فيها إلى الآن غير متقن وغير ملائم، فالأمر يتعلق بتقريبات أولية وتبسيطات مفرطة ولكنها رغم ذلك ضرورية. والعرض الآتي ليس على أقصى تقدير، إلا جزءاً من الأبحاث التي يمكننا أن نضها عن جدارة إلى بساب الشعرية. وأتمنى ألا يُعتبر تعثّر الخطوات الأولى في اتجاه جديد حُجّة على أنه اتّجاه خاطئ.

2

نطالع كتاباً ونرغب في الحديث عنه. فما نوع الوقائع التي يمكن أن نلحظهـا ومـا هي.

### 7 \_ مقدمة : المظهر الدلالي

ضروب الأسئلة التي يمكن أن تثار ؟ إن تنوّع الوقائم والقضايا يبدو لأول وهلة مدعاة للشك في وجود نظام مّا. لكن لنكف عن اصطناع البراءة. فالخطباب عن الأدب موروث مع الأدب نفسه. والأمرُ لا يتعلق بـابتكـأر نظام بقدر ما يتعلق باختيار إحدى الإمكانيات العديدة المتاحة لنا، معتمدين على أقلِّ الطرق تعميّفاً.

وسنقسّم في البداية الألماب، التي لا تُحصى للعلاقات الملحُوظة في النص الأدبي، إلى

مجموعتين كُبريين : علاقات بين عناصر مشتركة العضور (حضورية)(١) وعلاقات بين عناص حاضرة وأخرى غائبة (غييابية)،(2) وتختلف هذه العلاقات إن في طبيعتها أو في وظيفتها. ولا يمكن أن يُقدُّ هذا التقسيم مطلقاً، وهو في ذلك ككل تقسيم عام جداً. فثمَّة عنـاصر غائبة من النص وهي على قدر كبير من الحضور في الذاكرة الجماعية لقراء عصر معين إلى درجة أننا نجد أنفسنا عملياً بإزاء علاقات **حضورية**. وعلى العكس من ذلـك يمكن أن نجـد

- باللاثينية في الأصل: in praesentia (م).
- باللاتيئية في الأصل: in absentia (م).

في كتاب على قدر كبير من الطول أجزاء متباعدة، مما يجعل العلاقة فيما بينها علاقة غيابية. بيَّدَ أنَّ هذا التقابل سيسمح لنا بتجميع أوَّلي للعناصر التي تكوَّن العمل الأدبي.

فمع أي شيء يتطابق هذا التقسيم في تجربتنا نحن القرّاء ؟ إن العلاقات الغيابية علاقات معنى وترميز\*. فهذا الدال «يدل، على ذاك المدلول. وهذا الحدث يستدعي حدثاً آخر، وهذا الفصل الروائي يرمز إلى فكرة ما وذاك الفصل يصور نفسية ما. أمّا العلاقات المحضورية فهي علاقات تشكيل وبناء. تتلو الأحداث هنا بعضها بعضاً وتكوّن الشخصيات فيما بينها نقائض وتدرجات (لا ترميزات) وتتآلف الكلمات في علاقة دالّة بموجب سببية مّا (لا بموجب الاستحضار). وباختصار، لا تدل الكلمة والفعل القطعي والشخصية على هذه الكلمات والأفعال والشخصيات الأخرى التي لا يعنينا منها إلا وجودها متراصة والتي لا ترمز إليها. وقد سُمّي هذا التقابل بأساء متنوعة جدًا. ففي اللسانيات حديث عن علاقات مركبية (حضورية) وعلاقات (غيابية) أو بصفة عامة نجد حديثاً عن مظهر تركيبي من اللغة ومظهر دلالي.

لكن الأدب ليس نظاماً رمزياً «أولياً» (كما يمكن للرسم مثلا أن يكون أو كما هو شأن اللسان بمعنى من المعاني) وإنما هو نظام «ثانوي». فهو يستعمل نظاماً موجوداً قبله هو اللغة، مادة خاماً، وهذا الاختلاف بين النظام اللغوي والنظام الأدبي من العسير أن نلاحظه باطراد في كل وجود الأدب. فأدنى ما يكون عليه يوجد في الكتابات التي هي من النمط «الغنائي» أو الحكمي عيث تنظم جمل النص مباشرة فيما بينها، وأقصاه يوجد في النصوص التخيلية حيث تكون الأفعال القصصية والشخصيات المستحضرة بدورها تشكيلاً مستقلاً نسبياً عن الجمل الملموسة التي تعرفنا بها. بقي أن الاختلاف مهما يكن ضعيفاً فإنه يظل دوماً موجوداً. وينتج عن ذلك وجود مجموعة ثالثة من القضايا المرتبطة بالتمثيل اللفظي للنظام المتخيل (ولعله بإمكاننا أن نتصوره ممثلا بواسطة أخرى مثل الشريط السينمائي) مما يرغمنا على أخذ المظهر اللفظي من النص الأدبى بعين الاعتبار.

ونستطيع إذن تجميع قضايا التحليل الأدبي في ثلاثة أقسام بحسب ارتباطها بالمظهر اللفظي من النص أو التركيبي أو الدلالي. وهذا التفريع موجود منذ أمد بعيد في ميدان بحثنا رغم أنه يُسمَّى بأساء مختلفة ويصاغ في جزئياته طبقاً لوجهات نظر متنوعة. فعلى هذا النحو قمت البلاغة القديمة مجال دراستها إلى الأداء (لفظى) والإنشاء (تركيبي) والابتداع

ردلالي). (3) وكذلك قدّم الشكلانيون الرّوس مجال الدراسات الأدبية إلى أسلوبيّة ونظم وغرضية ، وكذلك يُفْعَلُ في النظرية اللسانية المعاصرة بين الصواتة والتركيب والدلالة. وهذه المصادفات تخفي مع ذلك فوارق عميقة أحياناً، ولن نتمكّن من الحكم على مضون العبارات المقترحة هَنا إلاّ بعد وصفها.

إن مظاهر النص الأدبي الثلاثة عُرفت على نحو متباين إلى حدّ بعيد، حتى أنه يمكننا أن نميز مختلف مراحل تاريخ الشعرية طبقاً لإيثار أهل الاختصاص الاهتمام بهذا المظهر من مظاهر العمل أو ذاك.

وقد أهمِلَ المظهّرُ التركيبيُّ (وهو ما أماه أرسطو عندما تناول المأساة به «أجزاء الامتداد») أكثر من غيره إلى أن أخضعة الشكلانيون الرّوس لدراسة مُتمَعّنة في العشرينيات من هذا القرن. ومذّاك أصبح هذا المظهر قطب اهتمام الباحثين، خصوصاً منهم أولئك الذين ندرجهم ضن الاتجاه «البنيوي».

وقد حظي المظهر اللفظي من الأدب باهتمام عدة اتجاهات نقدية حديثة. فَدُرِسَ «الأُسلوب» في نطاق الأُسلوبية ودرست «صيغ» السرد في نطاق الأبحاث المورفولوجية بألمانيا، و «وجهات النظر» في سُنة هنري جيمس بأنكلترا والولايات المتعدة.

وليس هذا شأن ما سبيناه هنا بالعظهر الدلالي من النص. إذ يمكننا أن نجد التآويل تضعه في المقام الأول، فهو بذلك أكثر العظاهر التي عولجت بوفرة. لكن يمكن أن نقول إن هذه المعالجة لم تكن أبداً من منظور الشعرية. فقد عَنِيَ بمعنى هذا العمل أو ذاك، لا بالظروف العامة لولادة المعنى. وليس بإمكاننا في نطاق هذا العرض أن نغير الوضعية، إذ ينبغي علينا حينلة أن نبتكر، في حين أن طُمسوحنا ينحصر في العرض والتنظيم. ولكن ينبغي علينا حينلة أن نبتكر، في حين أن طُمسوحنا ينحصر في العرض التنظيم. ولكن سنحاول في الصفحات الموالية أن نقدم بإيجاز إشكالية النص الأدبي الدلالية، حتى نتجنب اختلالاً فادحاً في التوازن، نظراً إلى أن الفصول الأخيرة سنخصصها لوصف المظاهر التركيبية واللفظية.

<sup>3)</sup> باللاتينية في الأصل وهي : الأداء elocutio والإنشاء dispositic والابتداع inventio (م).

Composition \*

Thématique \*

Modalité de narration \*

لئن ظلت نظرية الدلالة الأدبية إلى حدّ الآن في مأزق، فإن بعض السبب في ذلك يعود إلى أن وقائع مختلفة جداً جُمع بينها في موضع واحد، بالرغم من أن لكل منها صلة «بالدلالة». وستكون مهمتنا قبل كل شيء تصنيف هذه القضايا (وهو أُجْدَى من حَكِّهَا).

وعلينا في البداية، مقتفين في ذلك خطى اللسانيات المعاصرة، أن نميز بين نمطين من الأسئلة الدلالية : أسئلة شكلية وأخرى مادّية، أي ما هي الكيفية التي يدّل بها نص من النّصوص ؟ وعَلام يدل ؟

إن السؤال الأول يوجد في مركز اهتمامات الدلالية اللسانية، لكننا نجد مع ذلك المقاربة اللسانية تشكو من نقصين : فهي تكتفي من جهة «بالدلالة» وحدها بالمعنى الحصري للكلمة، تاركة جانباً فضايا الإيحاء والاستعمال اللهبيّ للغة واعتماد الاستعارة؛ وهي من جهة أخرى لا تتجاوز حدود الجملة أبداً. والجملة عندهم هي الوحدة اللسانية الأساسية. في حين أن هذين المظهرين من مظاهر الدلاليّة الشكليّة، أي المعاني «الثانية» والانتظام الدال «للخطاب» مفيدان جداً في التحليل الأدبي، ثم إنهما لفتاً منذ أمد بعيد انتباه أهل الاختصاص. فماذا نعرف عنهما الهم ؟

لقد كانت دراسة المعاني الأخرى عدّا المعنى «الحقيقي» تمثل تقليدياً جزءاً من البلاغة، وكانت تؤلف على وجه الدّقة باب المجاز. أما اليوم فما عدنا نتمسك بالتقابل بين المعنى الحقيقي والمعنى المُشتق. ولهذا التقابل أصول تاريخيّة ومعيارية، وإنما نميز بين صيرورة الدلالة (حيث يستدعي الدال المدلول) وصيرورة الترميز حيث يرمز مدلول أول إلى مدلول ثان. إن الدلالة موجودة في المفردات (في جداول الكلمات) أماالترميز فيغتمِلُ في المَلْفُوظ داخل التركيب. والتداخل الذي بين المعنى الأول والمعنى الثاني (المسمّية وعائماً اقتداء بيا أ. ريتشاردزا (المشمّية والمُشبّة به») (5) ليس مجرد استبدال أو إسناد، وإنما هو علاقة متميزة لم يُثمَرَع في دراسة صيغها إلا منذ عهد قريب. وما نعرفه معرفة أفضل نسبياً هو التنوع المجرد للعلاقات التي تنشأ بين المعنيين. فقد سمّتها البلاغة القديمة بأماء هي المجاز

l A. Richards (4

الرائد في هذا المجال هو
 W. Empson, the structure of complex words, Londres, Catlo et Windus, 1950

والقيم النظري من يحثه ترسم إلى الفرنسية بعنوان : Assertions dans les mots». Poétique, 6, 1971, pp. 239-270

المرسل و الاستعارة و الكناية و الطباق و المبالغة و التلطيف.<sup>(6)</sup> أما البلاغة الحديثة فإنها أرادت تأويل هذه العلاقات حسب عبارات منطقية من قبيل التضين والإقصاء والتقاطع<sup>(7)</sup>... الخ.

أما فيما يتعلق بالخصائص الرمزية للأجزاء التي يفوق حجمها الجملة فعلينا أن نعرف ما إذا كانت الرمزية كامنة في النس أم لا. في الحالة الأولى يحيل كلَّ جزء من النس على جزء آخر «فتتميز» شخصية ما بأفعالها أو بتفاصيل وصفية، أو «تتدعم» خاطرة مجردة بمجمل الحبكة (ويمكننا القول إن الجملة الأولى من آفا كارفيشا(٥) تتضن بقية الكتاب بصورة مكثفة). وفي الحالة الثانية يتعلق الأمر بالتفسير بما شاع للكلمة من معنى، أيُ الانتقالُ من النص الأدبي إلى النص النقديّ (وهو ما نُرجع إليه عادة عملية التأويل بصفة عامة)، فيصبح التفسير حينئذ محاصراً بدوره بتأويليّات مختلفة أو بقواعد مجرّدة تَحْكُمُ عمَلَة الوظيفي.

التفسير حينئذ محاصراً بدوره بشأو يليبات مختلفة أو بقواعد مجرّدة تَحْكُمُ عمَّلَة الوظيفي. وأكثر التأويليّات اكتصالاً في التقليد الغربيّ هي تلك التي تكوّنت حول قراءة الكتساب المقدّس. إن التأويليّات لا تحفل دوماً بوصف طرائقها، ومن الممكن أن نكتشف أيضاً في هذا المستوى المافوق ـ جُملِي المقولات المجازيّة بعينها وقضايا المعاني نفسها (وقد كانت التوريّة وجهاً بلاغياً قبل أن تصبح جنساً أدبياً). ولكن لا تتوفر لنا الآن إلاً معارف جزئية

أما السؤال الثاني الكبير، ذاك الذي يحدّد المدلالة الجوهرية، فهو : علامَ تمللَ ؟ وهنا أيضاً لابد من الفصل بين عدّة قضايا غالباً ما تعالج مجتمعةً.

يمكننا أن نتساءل في البداية عن الكيفيّة التي يَصِفِهُ بها النّصُّ الأدبيُّ العالمَ (مَرْجِمَة). وبعبارة أخرى يمكننا أن نطرح قضية صِدْقِهِ، فالقول بأن النّص الأدبيِّ يعود إلى واقع مَا وبأن هذا الواقع يمثل مرجعه يعني أننا نقيم بالفعل علاقة صيدق بينهما وأننا نُخُولُ لأنفسنا إخضاع

عن كل ما يتصل بالبنية الرمزيّة للخطاب.(9)

<sup>6).</sup> هذه التمايير لتأدية ما يعرف في البلاغة الفرنسيّة بـ : synécdoque-métaphore - métonymis - antiphrase - hyperbole - Lutote (م).

<sup>7)</sup> أضفى التآريل الكثيرة الحديثة التي أعادت النظر في القالب المجازي نجدها عند Rhétorique générale (ومن معه) Sacques ومن معه) Paris 1970 والأطبلاع على منظبور نحوي للمجاز انظر : Christine بالفصوص الصفحات 91 - 122، وللأطبلاع على منظبور نحوي للمجاز انظر : Brooke-Rose, A grammar of Métaphor, Londres, 1958

Anna Karenine (8

<sup>9)</sup> لقد سعى R.M Browne إلى جعل نظريّة المجاز تسبع لبنية الخطاب، انظر:

atypologie des signes typologie des signes titteraires», Poétique, 7, 1971, pp. 334-335... ومن العبث أن نمذ ببليوغرافيا حول «التأويل». ولكن يمكن أن تحصل لدينا فكرة عن تنوع المقاربات النفديّة الحالية في هذا

ومن المبت أن لله ببيوسرات الون مساويره، ومن يمان أن محلة (1972) whew literary Historys, III (1972), 2 et 1V (1973), 3.

الخطاب الأدبي إلى امتحان الحقيقة، أيُّ سُلطة الحكم عليه بالصّحة أو الخطا. إلاَّ أنسا نلاحظ في هذه النقطة تقارباً وتقابلاً غريبين نوعاً مَّا بين المناطقة، وهم أهل الاختصاص في القضايا التي تطرحها علاقة الصّدق، وبين المنظرين الأوائل للرواية. لقد اعتباد هؤلاء على أن يقبلوا على علم التاريخ بالرواية أو الأجنباس الأدبية الأخرى لِيَصِلُوا إلى أنه إذا كان من الواجب على الأول أن يكون دوماً صحيحاً فإنه بوسع الثانية أن تكون خاطئة ولو برمّتها. وقد كتب بيبر دانيل هُو يت(١٥) في رسالته حول أصل الروايات أن الروايات الها أن تكون خاطئة ونو برمّتها إنْ جُملة أو تفصيلاً، ولم يتبق حينه إلا خطوة واحدة حتى ندرك التشابه بين الروايات والأكاذيب، وبينها وبين الكلام المختلة عمرقد نسب هُويت نفسه أصل الرواية إلى الروايات والأكاذيب، وبينها وبين الكلام المختلة عمرقد نسب هُويت نفسه أصل الرواية إلى

وقد دحض المنطق الحديث (منذ فريج (١١) على الأقل) بشكل معين هذا الحكم. فليس الأدب كلاماً يمكن، أو يجب، أن يكون خاطئاً بخلاف كلام العلوم. إنه الكلام الذي يستعمي على امتحان الصدق. لا هو بالحق ولا هو بالباطل. ولا معنى لطرح هذا السؤال. فذلك ما يحدد منزلته أساساً من حيث هو «تخيّل».

العرب الذين أعتبرهم بوجه خاص جنساً موهوباً في الكذب.

قَبِلُغَةِ المناطقة إذنُ لا وجود في النص الأدبي لجملة صحيحة أو باطلة. وهذا لا يمنع أبداً من أن تكون للأثر برُمّته طاقةً وصفيةً معينةً. فالروايات تستدعي بدرجات متفاوتة، «الحياة» كما جرت حقاً، ومن المتيسّر إذن أنُ يُستخدم النصُّ الأدبي عند دراسة مجتمع مَا كوثيقة من بين جملة الوثائق الأخرى. لكن غياب علاقة متينة بالحقيقة لَهُ أن يجعلنا، في الوقت نفسه، حذرين إلى أقضى حدّ. بقدر ما يمكن للنّص أن «يعكس» الحياة الاجتماعية بقدر مَا يمكنه أن يقدّم وجمها المعاكس. ومثل هذا المنظور شرعيُّ تماماً إلا أنه يذهب بنا بعيداً عن التعريّة. فنحن إذ نضع الأدب على صعيد واحد مع أية وثيقة أخرى نتخلى بداهة عن اعتبار ما يجعل من الأدب أدباً.

إن قضية العلاقة بين الأدب والوقائع الخارجة عن نطباق الأدب غالباً ما خُلِطَ، بدالم الواقعية»، بينها وبين قضية أخرى هي امتثال نص معيَّن إلى معيار نصِّ خارج عنه. وهذا الامتثال يؤدي إلى وهم الواقعيّة ويجعلنا ننعت هذا النّص أو ذاك بأنه محتمل\*.

Pierre Daniel Huei (10

Frege (11

vraisemblable \*

ولو درسنا الجدل الذي ورثناه عن الماضي، لأدركنا أن العمل يعتبر مثاكلا للواقع طبقاً لنمطين أساسيين من المعايير: أولهما ما نسيه بقواعد الجنس الأدبي. لكي يكون بوسع العمل أن يُعتبر محتملاً فإن عليه أن يمتثل إلى هذه القواعد. فلم تكن الملهاة تعتبر في بعض العمور مشاكلة للواقع إلا إذا كثفت الشخصيّات، في آخر فصل، عن قرابة وثيقة بينها. ولم تكن الرواية تعتبر محتملة إلا إذا أتى حل العقدة فيها بزواج البطل بالبطلة وجوزيّت الفضيلة وعُوقِبتُ الرذيلة. ومشاكلة الواقع إذا نحن حملناها على هذا المعنى عنّتُ علاقة العمل بالخطاب الأدبى، وبالتحديد علاقته ببعض تفريعات هذا الخطاب، وهي تكوّن جنساً أدبياً.

ولكن يُوجد محتملً للواقع غالباً ما حُمِل أيضاً على أنه علاقة بالواقع. وقد سبق لأرسطو مع ذلك أن قال بوضوح إن المحتمل ليس علاقة بين الخطاب ومرحبه (أي علاقة صدق) وإنما هو علاقة بين الخطاب وما يعتقد القراء انه صحيح. فالعلاقة تقوم هنا بيس العمل وبيس خطاب مثنُوت يمتلك كل فرد من أفراد مجتمع ما بعضاً منه، ولكن لا أخذ يستطيع أن يزعم امتلاكة. وبعبارة أخرى إنه بحوزة الرأي العام. وهذا الرأي العام ليس بطبيعة الحال هو «الواقع» وإنسا هو مجرد خطاب ثالت، مستقل عن العمل. فالرأي العام يقوم إذن بوظيفة القاعدة في الجنس الأدبي ويَحْكُم كُلُ الأجناس الأدبية.

إن التقابل بين هذين النمطين من الاحتمال ليس تقابلاً بين أمرين متميّزين إلا في الظاهر. فما إن ننظر إلى القضية من وجهة نظر التاريخ حتى نجد أمراً آخر هو التنوع المتتالي لقواعد الجنس الأدبي. إن الرأي العام جِنْسٌ واحدٌ يزعم أنه يُخْضِعُ كُلُّ الأجناس الأخرى. في حين أن الأجناس الأدبية بأتم معنى الكلمة تقبل التنوع والتواجد.

وإنه لمن المفيد أن نواجه من هذا المنظور المدرسة الكلاسيكية بالمدرسة الظبيعية في القرن التاسع عشر، من جهة تعود الشّعرية الكلاسيكية صراحة إلى قواعد الجنس الأدبي دون أن تزعم أن الامتثال لها يضارع الحقيقة. فالشاعر كما كتب شابلان<sup>(12)</sup> «أولى به أن يغيّر الحقيقة] برمّتها من أن يترك منها شيئاً مّا يتنافر مع قواعد فنّه». ومن جهة أخرى يقول منظرّو المدرسة الكلاسيكية عن طواعية بوجود أجناس أدبية عديدة، وتبعاً لذلك، بوجود مُحتملات. فالوسائل المختلفة التي تتوفر للشاعر يمكنها أن تؤدي كلّها إلى الاحتمال، لكن في أجناس أدبية مختلفة. وقد كتب هورّاس في فن الشعر أن اليّامُب(13) يتلاءم مع الهجاء

vraisemblance \*

Chapelain (12

 <sup>(</sup>۱) L'iambe بتكون من مقطع طويل ومقطع قصير (۱۵) (م).

ويتلاءم «الثنائي(١٩) ذو الأبيات المتفاوتة الطول» مع الشكوى والشكر... الخ. أما الرأي العام فله حقوق مختلفة في مختلف الأجناس الأدبية. إن القصيدة «رغم كونها محتملة دوماً» كما يقول هو يت، فإنها في ذلك دون الرواية. وبعبارة أخرى، إن قانون بعض الأجناس الأدبية يتوافق مع الرأي العام ولكن ليس للرأي العام حقوق مطلقة.

ويقف المذهب الطبيعي في القطب المقابل، فالطبيعيون لا يقبلون الرجوع إلى قواعد الجنس الأدبي، ويجب أن تكون كتاباتهم حقيقية لا محتملة، ويدل هذا الموقف في حقيقة الأمر على أن القاعدة الوحيدة المقبولة هي قاعدة الرأي العام، ونتيجة هذا المبدإ المباشرة هي اختزال كلّ الأجناس الأدبيّة في جنس واحد، فإذا ما ناقضت قواعد جنس أدبي ما هذا المحتمل فإننا نخذف الجنس الأدبي، فليس في المدرسة الطبيعية مكان للقصيدة، وعلى هذا النحو يقول الواقعي الرّوسي سَالْتِيكُوف شتشدرين(15) متحدثاً عن الشعر «لا أقهم الجدوى من المثي على حبلٍ ومن جلوس القرفصاء كل ثلاث خطوات»، ويمكننا أن نتبين من هذا التشبيه أن المدرسة الطبيعية ترفض، في مستوى النظرية على الأقل، تنوع الخطابات، والحال أن الاعتراف بهذا التنوع والصياغة المتواصلة لنمطيّة حقيقية هما شرطان ضروريان لمعرفة

وينتمي أخيراً ما يمكن أن نسب بفرضية غرضية أدبية عامة إلى مجال ثالث من مجالات البحث. وقد تساءلنا منذ أمد بعيد عمًا إذا كان بوسعنا أن نقدم أغراض الأدب من حيث هي مجموعة مُبَنْيَنة، لا من حيث هي متوالية منفتحة ومشتّة. وجَلُّ هذه المحاولات تتخذ إلى حدّ الآن تنظيماً خارجاً عن نطاق الأدب، مثل أطوار الطبيعة أو بنية النفسية الإنسانية.. الخ، نقطة انطلاق، و يمكننا أن نتساءل عمّا إذا لم يكن من الأفضل أن نؤسس هذه

distique (14 : هو نيت شعري ثنائي، إذ يعبـز العروض العراسي بين distique وquatrin... النخ. بحسب عدد الأبيات التي تكون المقطوعة. (م).

الغرضية داخل اللغة والأدب. إلا أنه من العسير أن نثبت وجود مثل هذه الغرضية العامة.(٢٦)

Saltykov Chtchedrine (15

<sup>16)</sup> في قضية الواقعية انظر : 16. le discours réaliste, Poétique, 16. 1973.

<sup>17)</sup> إليك بعض الكتب الحديثة التي تستكشف هذه العرضية، تقدمها على سبيل الدكر .

<sup>.</sup>N. Frey, Anatomy of Criticism, New york, Atheneum, 1957. والترجمة الفرسية لهذا الكتاب لا تصاح للاستعمال)

G. Durand. Les structures anthropologiques G. Durand: Les structures anthropologiques de l'imaginaire, Pans.

Bordas, 1969 (1º Ed., 1969);

Bordas, 1969 (1º Ed., 1969);

R. Girard : Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris, Grasset, 1961 ;

A.J. Greimas: sémuntique structurale, Paris, Larousse, 1966; T. Todorov: introduction à la littérature fantastique, Paris, Scuil, 1970.

## 2) سِجِلاَّت الْكلام

«إن العمل الأدبي مصنوع من كلمات» كما يقول اليوم دون تردد أيّ ناقد يسعى إلى التّعرف على قيمة اللغة في الأدب. لكن العمل الأدبيّ، وهو في ذلك لا يختلف عن أيّ ملفوظ لساني، ليس مصنوعاً من كلمات بل هو مصنوع من جمل وهذه الجمل تنتسب إلى سجلات مختلفة من سجلات الكلام. (والكلام مفهوم تَقْتَرِبُ منه بعض معاني لفظة «أسلوب»). ووصفها يُمثّل أوّل مهمة بالنسبة إلينا، إذ ينبغي البدء بمعرفة أيّ الوسائل اللسائية تتوفر عند الكاتب، وينبغي معرفة ما هي عليه خصائص الكلام قبل إقحامه في العمل. وهذه الدراسة الأوليّة المتعلقة بالخصائص اللسائية للمواد منا قبل الأدبيّة ضرورية لمعرفة الخطاب الأدبي ذاته، وهو ما سنتناوله فيما بعد مادامت الحدود المنيعة بين هذا وتلك غير موجودة.

ولن نسعى هنا إلى تلخيص الأعمال العديدة المتعلقة بـ«الأساليب» في بضع كلمات، بل إننا سَنُعْنَى فقط بتبيَّن بعض المقولات التي يخلق حضورها أو غيابها سجلاً من سجلات اللسان. وينبغي أن نضيف منذ الآن أن الأمر لا يتعلق أبداً بحضور أو غياب مطلقين، وإنما يتعلق بهيمنة كمية (وهو ما لم نتمكن من مقياسه إلا بطريقة رديئة : فكم ينبغي أن نجد من استعارة في الصفحة الواحدة حتى ننعت أسلوباً ما بأنه «استعاري» ؟) فليست هي مقابلات حقيقية، بل خصائص متدرّجة ومتواصلة.

1) توجد مقولة أولى بديهية جداً تسمح لنا بتمييز سجلٌ ما هي طبيعته التي نسبها في الاستعمال اليومي به «الملموسة» أو «المجردة». ففي طرف من طرفيْ هذه المجموعة الاتصالية توجد الجمل التي يحيل الفاعل فيها على كائن مفرد ماذي ومنفصل. وفي الطرف الآخر توجد الخواطر «العامة» التي تعلن عن «حقيقة» خارجة على كل إحالة مكانية أو زمانية. وبين هذين الطرفين ثمة ما لا نهاية له من الحالات الوسط طبقاً لما يكون عليه الموضوع المشار من درجة التجريد. ويقف القارئ دوماً حَدْسياً من ميزة الخطاب هذه، موقف تقويم مختلف الأشكال. فالرواية الواقعية مثلاً تختص بعرض التفاصيل الماذية (كل واحد منا يتذكر أظافر ليون في السيدة بوڤاري(١٤٥) أو ساعد أنّا كارنينا). وعلى المكس من ذلك تحبّذُ الرواية الرومانسية عالتحليل» والتحليقات الغنائية والخواطر المجرّدة (إلا أن أنواع المزج بينهما ممكنة).

2) توجد مقولة ثانية معروفة أيضاً وإن كانت أشد إشكالاً وتتحدد بعدى حضور الأوجه البلاغية (فثمة علاقات حضورية يجب تمييزها عن المجاز وعلاقات غيابية). وهذه هي درجة تصويرية الخطاب. ولكن ما هي الصورة ؟ إذا كانت نظريات عديدة قد بحثت عن قاسم مشترك بين كل الصور، فإنها غالباً ما وجدت نفسها مرغمة على إقصاء بعض الصور من حقل دراستها حتى تتمكن من تفسير الصور الأخرى انطلاقاً من التعريف الذي تقترحه. وفي الحقيقة ينبغي أن لا يُلتّمَن هذا التعريف في علاقة الصورة بشيء آخر غيرها هي، بل يُلتمن في وجودها ذاته. فالصورة هي ما يسمح للوصف من حيث هي صورة في حد ذاتها. إنها ليست شيئاً آخر غير تنسيق نوعي للكلمات تُجيد تسميته ووصفة، فإذا كانت العلاقات بين كلمتين علاقات تماثل ففي ذلك صورة هي التكرار، وإذا كانت علاقة تقابل ففي ذلك أيضاً صورة هي التعرب. ولكن إذا استعصت العلاقة بين الكلمتين على التسمية بأي مصطلح من هذه المصطلحات، وإذا كانت مختلفة أيضاً، فإننا نعلن عندئد أن هذا الخطاب لا يتوفر على صورة، في انتظار اليوم الذي يأتي فيه بلاغي جديد يُعلَّمناً كيف نصف هذه العلاقة التي لم ندركها.

إن كمل علاقة بين كلمتين (أو أكثر) مُشتركتي الحضور يمكن أن تصبح إذن صورة. لكن هذا الأمر المُضُر لا يتحقق إلا في اللحظة التي يدرك بيها متلقي الحطاب الصورة مادامت ليس شيئاً اخر غير الخطاب المعدرك في حد ذاته، ويتحقق هذا الإدراك إما بالرجوع إلى خطاطات حاضرة في أذهاننا أيّما حضور (من هنا بتأتي تواتر الصور القائمة على التكرار والتناظر والتقابل) وإما بإلحاح شديد على توضيح بعض العلاقات اللفظيّة. وعلى هذا النحو استطاع ياكبسون، بالاعتماد على تحليل ضاف للنسيج اللساني لهذه القصيدة أو تلك، أن يضع يده على عدد كبير من «الصور النحويّة» التي كانت فيما سبق مجهولة.

ولا يوجد نقيض الصورة، أي الشّفافيّة، احتجاب اللغة، إلا كَحَدُّ. (لابدُ أننا سنقاريه أكثر من غيره عند تناول الخطاب النفعي والوظيفي الصّرف) وهو حد من الضروري أن نُعمِل فيه الفكر، ولكن علينا أن لا نسعى إلى فهمه في حالته الخام. إنه لمن العبث أن تعتبر الكلمات

figuralité \*

l'antithèse \*

schéma \*

مجرّد ثوب لجسم من الأفكار، فبيرس (19) يقول لنا: وإن هذا الثوب لا نشتطيع التجرّد منه نماماً ولا يمكننا إلا أن نبدّله بثوب آخر أشد شفافيّة « لا يمكن أن تضحلّ اللغة تماماً فتصبح مجرّد وسيط للدلالة

لقد مثلت نظرية الصور باباً أساسياً من أبواب البلاغة القديمة، وبدافع من اللسانيات المعاصرة تمّت عدّة محاولات لإيجاد قاعدة أكثر اسجاماً مع القائمة التي ورثباها عن الماضي، وهي قائمة ثريّة، وإن في غير نظام، وقد ارادت نظرية من أكثر النظريات انتشاراً (تعود في الحقيقة إلى كانُتائان (20) على الأقل) أن تجد في الصورة خرقاً لقاعدة من القواعد اللسانية (نظرية البُعُد)، وهده هي السيل التي استكشفها جان كوهن في كتابه عن بنية اللغة الشعر بة (21)

إن مثل هذا التعريف يسمح بوصف أدق لبعض الصور ولكنه يواجه اعتراضات خطيرة بمجرد ما نسعى لتعميمها على الميدان بمجمله.

3) توجد مقولة أخرى تسمح بتعيين مختلف «السجلات» في صلب اللغة. وهي وجود أو غياب الإحالة على خطاب سابق، ويمكننا أن نسمي هذا الخطاب اللذي لا يستحض «أساليب في القول» سابقة، خطاباً أحادي القيصة\*، (وهو بدوره لا يمكن إعمال الفكر فيه إلا باعتباره حداً)، أما الخطاب الذي يقوم بهذا الاستحضار بشكل صريح نسبياً فنسميه خطاباً متعدد القيم\*.

وقد عالج تاريخ الأدب الكلاسيكي بارتياب هذا النوع الثاني من الكتابة، والشكل الوحيد المسعوح به هو ذاك الذي يَسْخَرُ من خصائص الخطاب السّابق ويحط من شأنها، إنه المحاكاة الساخرة. وإذا كان اللّويُنُ النقدي غائباً عن هذا الخطاب الشّاني، فإن مؤرخ الأدب يتحدث عندئذ عن «سرقة أدبيّة». ويوجد خطأ جسيم يتمثل في أن النّص المُعَارض يمكن أن يتحدث بالنص المُعَارض. ويُنْسَى بذلك أن العلاقة بين النصين ليست مجرّد علاقة تكافؤ بل

Peirce (39

Quantilien (20)

Jean Cohen: structure du langage poétique. Flammacion, Paris, 1966 (21

وقد صدرت ترجمتها العربية عن «دار توبةال للنشر»، الدار البيضاء، العغرب، 1986.

ونجد تنويمات أحرى لهذه النظرية في :

S. Levin : «deviation-statistical and determinate in poetic language», lingua. 1963, pp. 276-290. J. Dubois et al ; Réthorique générale. لسبق ذكره، وقسة أعيسه مؤخراً طبيع مصنف كسلاسيكي في الأوجسه البسلاعيسة · P. Fantanier, les figures du discours, Flammarion, Paris, 1968.

monovalent \*

polyvalent \*

علاقة يعتريها تنوّع عظيم، لاسيّما وأن علينا أن لا نغفل اللعب مع النّص الآخر بأية حالٍ من الأحوال. فكلمات الخطاب المتعدد القيم تحيل على وجهتين اثنتين. وتجريده من هذه القيمة أو تلك يعنى أننا لم نفهمه.

ولنأخذ هذا المثال المعروف: حكاية الركبة الجريحة (22) في Tristram Shandy ولنأخذ هذا المثال المعروف: حكاية الركبة الجريحة أيضاً في جاك القدري. (23) ولا يتعلق الأمر هنا طبعاً بسرقة أدبية وإنما يتعلق بحوار، فقد تغيّرت تفاصيل عديدة تغيّراً يجعل نصّ دِيدُرُو، رغم أنه قريب من نصّ شُيرُن (24) غير مفهوم إذا نحن لم نأخذ بعين الاعتبار ما يوجد بينهما من تفاوت. فمثلاً تقدّم لجاك «قارورة خمر» فيشرب منها «على عجل جرعة أو جرعتين». ويكتمل معنى هذه الحركة إذا تذكرنا أن تريم (25) تُقدم له «بضعة قطرات من مشروب منشط على قطعة سكّر». وهذا التطابق بارز للعيان عند القارئ المعاصر آنذاك بروزاً واضحاً (وديدرو نفسه يشير إلى ذلك). ليس بوسعنا أن نفهم هذا النص دون اعتبار دلالته المزدوجة، فهو يدل على ما قامت به المرأة بقدر ما يدل على نصّ شُيرُن.

ويعود الفضل إلى الشكلانيين الرّوس في بدء الاعتراف بقيمة هذه السّمة اللغويّة. وقد كتب شُكُلُوفْسُكِي يقول: «إن العمل الفنّي يُدرَكُ في علاقته بالأعمال الفنّية الأخرى، وبالاستناد إلى الترابطات التي نقيمها فيما بينها، وليس النص المعارض وحده الذي يُبدَعُ في توازِ وتقابل مع نموذج معين، بل إن كل عمل فنّي يُبدَعُ على هذا النحوه. (26) ولكن باختين هو أول من صاغ نظريّة بأتم معنى الكلمة في تعدد القيم النصية المتداخلة\*. فهو يجزم بأن «عنصرا مما نسيه ردّ فعل على الأسلوب الأدبي السابق يوجد في كلّ أسلوب جديد. إنه يمثل كذلك سجالاً داخلياً وأسلبة مضادة مَخْفيّة إن صحّ التعبير لأسلوب الآخرين. وهو عادة ما يصاحب المحاكاة الساخرة الصريحة (...) والفنان الناثر ينمو في عالم مليء بكلمات الآخرين فيبحث في خِضيّها عن طريقه... إن كلّ عضو من أعضاء المجموعة الناطقة لا يجد كلمات «لسانية» محايدة ومتحررة من تقويمات الآخرين وتوجيهاتهم بل يجد كلمات تسكنها

Tristram Shandy (20, VIII) (22

Jacques le fataliste (2)

Steme (24

Trim (25

<sup>.</sup>Théorie de la litterature, Seuil, Paris, p. 50 (26

صدرت ترجمته التي قنام بهذا ابراهيم الخطيب، وهو يعنوان : فظريهة المتهج الشكلي، سير، الربناط، سؤسسة الأبحناث العربية، بيروت، 1982.

polyvalence intertextuelle \*

أصوات أخرى. وهو يتلقّاها بصوت الآخرين مُتُرعَةً بصوت الآخرين. إن فكرة لا يجدُ إلا كلمات قد تمّ حجزها، ومن جهة نظر مشابهة، تحدث هارُولـدُ بُلُوم (27) أخيراً، فاتحاً عهد تحليل نفي لتاريخ الأدب، عن «الخوف من التأثير» الذي يشعرُ به كلّ كاتب عندما يأحد بدوره الكلمة (القلم). فهو يكتب دائماً مع أو ضد كتاب وضع قبله. (وفيما بين الانتصار له أو عليه ما لا نهاية له من اللّوينات المتنوعة). إن أصوات الآخرين تسكن خطابه الذي يصبح حينئذ «متعدد القيم». (129)

وعندما لا يستدعي النّصُ الحاضرُ نصاً آخر نوعياً بل مجموعة لا اسمَ لها من الخصائص الخطابية فإننا نجد أنفسنا بإزاء وجه آخر من وجوه تعدّد القيم. لقد صاغ مِلْمَان بُارِي في كتابه الرّائد(29) هذه الفرضية المتعلقة بالشعر الشفوي التقليدي (بأناشيد هوميروس وكذلك أناشيد الشعراء الفرسان اليوغسلافيين) حيث لا يرتبط النعت بالاسم ليدقق الأول معنى الشاني، بل لأنهما مرتبطان في التقليد الشعري. ولا توجد الاستعارة بغية الزيادة في كشافة النص الدلالية، بل لأنها تدخل في ترسانة المُحسِّنات الشعرية، ولأن النّص إذ يعتمدها، فإنه يدل على انتمائه إلى الأدب أو إلى أقسامه، لكنّ باري اعتقد أن هذه الميزة تخص الأدب الشّفوي فقط، وقد فرضتها حاجة الشعراء الفرسان إلى الارتجال، وبالتالي إلى الاغتراف من معين الصّغ الجاهزة. فوقع مُذَاك تعميم هذه الفرضية على الأدب المكتوب، وأدّى هذا التعميم إلى تحديد لطبيعة المادة «المستحضرة». فالنّص الجديد لا يُصنع بالاستناد إلى سلسلة من العناص التي تنتمي إجمالاً إلى «الأدب»، بل بالعودة إلى مجموعات نوعية أكثر، مثل هذا الأسلوب أو تلك السنة المتميزة أو ذلك النّمط من استعمال الكلمات أو الطرائق الشّعرية. ونحن مدينون لميخائيل ريفاتير(30) بتغيير فرضية باري عن هذه اللغة الشعرية الجاهزة. ويجرّنا هذا إلى نظرية عامة في القوالب الجاهزة التي يمكن أن تكون أسلوبية أو غرضيّة أو سردية في أن نظرية عامة في القوالب الجاهزة التي يمكن أن تكون أسلوبية أو غرضيّة أو سردية في أن واحذ، والتي تقوّم بدور حاسم في بناء معنى خطاب مًا. وإنها لوقائع من نفس القبيل، ولكن واحذ، والتي تقوّم بدور حاسم في بناء معنى خطاب مًا. وإنها لوقائع من نفس القبيل، ولكن

Harold Bloom (2)

<sup>.</sup> M. Bakhtine, La poétique de Dostořrski, Seuil, Paris\_1970 (28

صدرت ترجيع التي المقام بها د. جميل نصيف التكريتي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ـ دار توبقال المنشر، البيضاء

<sup>.</sup>H. Bioom, the Anxiety of influence, New york, Oxford UP, 1973

Milman Parry (29 Mikail Riffaterre (30

في صلب اللَّسان المنطوق، تلك التي وصفها مؤسِّين الأسلوبية الحديثة شارُل بَالي(31) وسمَّاها مؤثرات الاستحضار عبر الوسيط، (32) وهكذا فالبندقية الحربية بخلاف المسدّس تستدعى في أذهاننا وسطا معيِّناً هو الوسط بتمام التعريف أو النَّصوص التي تصفه، ونحن لم نقدَم هنا إلا البعض القليل من التنويعات العديدة للخطاب المتعدّد القيم.

4) والسَّمة الأخيرة التي نثبتها هنا لتمييز تنوّع السجلات اللّفظية هي ما يمكن أن نبه متبعين في ذلك بانفنينست «ذاتية» اللغة (ونجعلها مقابل «موضوعيتها»). فكلّ ملفوظ يحمل في ذاته آثار تَلَفُّظه وفعل إنتاحه الـتقيق والفرديّ. لكنّ هـذه الآثـار يمكن أن تتفـاوت كثافةً. ولنضرب مثلاً واحداً على ذلك، فالماض المجرّد في الفرنسية يضفي على الخطاب حدًا أدنى من الذاتية. وكلُّ ما يمكننا أن نعرف هو أنَّ العملية الموصوفة سابقة على عملية الوصف (وهذا هو الآثر الضئيل الذي تتركه «الذاتية» هنا).

إن الأشكال اللمانية التي تتخذها هذه «الآثار» لعديدة. وقد كانت موضوعاً لأكثر من وصفافة ويمكنا أن نميّز بين سلملتين كبيرتين الأولاهما الإشارات إلى هويّة المُتحادثين وإلى المعطيات الزَّمكانية للتلفظ التي عادة ما تُنْقَلُ عبر مورفيمات خاصَّة بذلُّك (الضَّائر أو أواخر الأفعال). والثانية الإشارات إلى سلوك المتحدّث و/ أوْ المُتخاطب إزّاء الخطاب أو موضوعه (اللذين لا يكوّنان إلاّ مقومات، أي مظاهر من معنى كلمات أخرى). واعتماداً على هذه الوسيلة بالذات، تخترق صيرورة التَّلفُّظ كل الملفوظات اللَّفظيَّة. فكلُّ جملة تحتوي على إشارة إلى استعدادات المتحدّث بها. فمن يقول «هذا الكتاب جميل» يقدّم حكماً تقويمياً فيتدخل بذلك بين الملفوظ ومرجعه، أما من يقول «هذه الشجرة كبيرة» فإنه يُصدر حكماً من نفس الجنس وإن كان أقل وضوحاً، ويخيرنا مثلاً عن نبات بلاده. فكل جملة تتضين تقويماً ما لكن بدرجات مختلفة مما يسمح لنا بأن نُقيمَ مقابلة بين الخطباب «التقويمي» وبين بقيمة سجلات ألكلام.

وفي صلب هذا السَّجلَ الذَّاتي ميِّزنا بعض الأصناف ذات الخصائص المحدَّدة تحديداً صارماً، وأشهرها الخطاب الانفعالي (أو التعبيري). والدّراسة الكلاسيكية لهذا السّجل هي دراسة

M. Parry, the Making of Homeric verse, oxford, clarend on Press, 1971. (32

M. Riffatere, le poème comme représentation. Poétique. 4, 1970, p. 401-418;

<sup>.</sup>Ch Bally, Traité de stylistique Française, Genève-Paris, 1909 1 Esesciation : بالمحمول على فكرة إجماليّة عن قضايا التلفّظ انظر العدد 17 من سجلة £ 1970 المعنون ب

<sup>(</sup>بيليوغرافيا).

شاؤل بَالِّي، ومِذَّاك عَزَلَت عدَّة أبحاث هذه المظاهر من خلال سات صوتية وخطِّية ونحوية

ويوجد نمط آخر من الذاتية يتحقّق من خلال قطاع معزول من الألفاظ وهو الخطاب الجهوى ونلحق به الأفعال والصّفات الجهوبية (35) devoir, les verbes et les adverbes modaux pouvoir, peut-être, certainemetnt... etc . وللمرّة الثانية تبرز إلى العيان الذات المتلفظية ومن

خلالها عملية التلفظ ومتها. ولا فائدة من التأكيد الملح على تشايك كلّ هذه التجلات في النص الملموس، فنحن نجد في الأدب الحالي أمثلة جديدة ومعقّدة تعقيداً شديداً، وإليك على سبيل المثال، مقتطفاً من عوليس (36) «عندما كفُّ عن الابتمام تقدّم، وقد داهمت الشهس سحابة كثيفة عتمت من جديد واجهة «ترينتي كُولاَج» الكئيبة. تتقاطع القطارات الكهربائية، تصعد، تنزل، تسدق

الأجراس، عبثٌ الكلمات. وكذا أمر الأشياء يـوماً بعـد يـوم. زمرة من الأعـوان يخرجـون و يدخلون والقطارات في ذهاب وإياب، كُلِبا الصّيد هذان يتسكّعان. «دينُيَامُ يُنْفي»... الخ. إن الحملة الأولى في هذا الملفوظ تنتمي في الظباهر إلى خطباب موضوعي. لكن هل هو بلُومْ<sup>(37)</sup> الذي يفكّر في «كثيبة» أم هو الرّاوي الذي يقولها ؟ وبـدون انقطـاع ملحوظ تُبْرزُ الجُملُ المواليةُ انطلاقًا من عبث الكلمات، صيرورةَ التلفُّظ. فبلُومُ هو البذي يفكّر ويقدّم فكره في شكل «حوار باطني»، وهو شكل يمزج العديد من خصائص التجلاّت الانفعالية أو التقويمية. وهذا شأن الجملة الاسمية والإضار والمضارع والقلب... الخ.

وهذا التعداد لسجلات الكلام ليس بوسعه أن يزعم الاستفاضَّة، فما كـان الهـدف منــه إلاَّ أن يُقدُّم صورة عن تنوَّعها الذي يُستَخُدمُ في الكتاب التَّخيُّلي، وهو إضافة إلى ذلـك لا يمثُّل نظاماً منسحماً ومنطقياً. وللوصول إلى مثل هذه الشيجة يجب أن نقوم بأبحاث عديدة تستند إلى المعارف التي تزوّدنا بها اللسانيات. ولا تكون القراءة صارمة إذا هي أغفلت منابع الكلام هده التي تتوفر للأدب. ويفرض علينا الأدب الحالي بصفة خاصة أن نأخذها دائماً بعين الاعتبار، فهو لا يَقْنُعُ بجعل توزيع هذه المنابع ذاتها يتطابق في العمل مع توزيع بنية أخرى

<sup>14</sup> للحصول على فكرة حدث الطن E Stankiewicz, Probleme of emotive Language عمل كتاب Th A Schook et at teds) Approaches to Semiotics, La Haye, Mouton 1984

<sup>15٪</sup> يبدو أنه من المشعدر إيجاد مصابل عربي الهده المفاهم المتعلَّقة باللغة الفرنسية لدلك ارتأبنا نقلهما في لعتهم الأصفيَّة حش لا بحمل الكلاء على غير معصده بأن بحرَّف منه فسعيف على اللغة العربيَّة ونُسيء إلى هذه المعاهيم الدقيقة أم

Ulysse 136

تكوُّنها الحبكةُ ودلك قصد ندعيمها، بل إن هذا التوزيع هو الذي يقدَم التنظيم الكلي والأوُّلي للعمل، ثه تخضع له بقية المستويات الأخرى للنص.

## 3 - المظهر اللفظي: الصيغة، الزمن

بعد أن استعرف للك الخصائص اللسانية لخطاب يخلق حصوره المنظمُ سجلاً، م، علينا أن نلتفت الآر إلى ما يكون الأساسي، أي «المظهر اللفظي، من الأدب. وهذه إشكالية قريبة من الإشكالية السابقة وإن تميّزتُ عنها.

إن الكتاب التَحيلي يُجري الانتقال - لذي يخفى حضوره الدائم أهميتة وفرادته - من متتالية من الجَمل إلى عالم حيالي، فبعد أن نطوي الصفحة الأخيرة من السيدة بوفاري سقى على اتصال مع عدد معين من الشخصيات التي نعرف مآلها معرفة متفاوتة الدقّة، والحال أن ما كان بين أيدينا ليس إلا خطاماً خطياً. وعلينا ألا نستسلم للوهم التمثيلي الذي ساهم طويلاً في حجب هذا التَحوّل، إذ لا يوجد في البداية واقع معين ثم فيما بعد تمثيل له واسطة النص، فالمُعطَى هو النص الأدبي، وانطلاقاً منه، وبفعل عملية بناء - تتم في ذهن القارئ وإن لم يكي بناء فردياً البتة، بما أن الأبنية متماثلة لدى مختلف لقرّاء - نصل إلى هذا العالم

حيت تحيا شخصيات سبهة بالأشخاص الذين نعرفهم «في الحياة».
وتحولُ هذا الحطاب إلى تخيل يمكن أن يتم بفضل مجموعة من الأخبار التي يتضهه الخطاب، وهي مجموعة ناقصة بالضرورة (إنها «تخطيطيّة» النص الأدبي التي يتحدث عها أنكرُدُنُ لأن الأشياء لا تستُعدُها أساؤها أبداً، وتوجد بموجب هذا الغياب لمطلق، ألف «طريقة» لاستحضار الثيء ذاته، وهذه الأخبار يمكن أن تُصاغَ وتُنْعت طبقاً لثوابت متعددة. وسيخوّل لما تمييز هذه التوابت تناول قضيّة «المطهر اللفظي» للتحيل الأدبي، «قد

وسنمصل في عرضا هذا بين أنماط ثلاثة من الخصائص المميرة للأخبار التي تنقلت من الخطاب إلى التُخبَّر، فمقولة الصبيغة تتعلَّق بدرجة حضور الأحداث التي يستدعيها المثن وتتصل مقولة الزهن بالعلاقة بين خطين رمنيين : خط الخضاب التحييي االذي يُصورُ لله بواسطة التسلسل الخطي للخروف على الصفحة وللصفحات في المحلّد) وحط العداد التُحبين، وهو أمداً تعقيداً، وأخبر مقولة الرؤية (احتفظ بهذا المصطلح الذي يُستعمل ليوم سنعمالاً

<sup>18 -</sup> فيمنا يلي من هندا أعضب سنستنهم الكثير من المراسبة التي حصصها حبرار عبيث Gerari Genette بمصهر المصي من

عاديًا رغم بعض الإيحاءات\* المرغوب عنها)، وهي وجهة النظر التي نلاحظ حسبها الموضوع ونوعيّة هذه الملاحظة (صحيحة أو خاطئة وجزئيّة أو كاملة). وسنّلحق بهذه المقولات الثلاث رابعة لا توجد في نفس المضار، وإنما هي متصلة بها في حقيقة الأمر اتصالاً مَبْهماً. إنها حضور عمليّة التّلفظ في الملفوظ الذي عالجناه في الفصل السابق من حيث الأسلوب. وسنباشرها هنا من وجهة نظر التّخيّل محيلين عليها بلفظة الصوت.

إن مقولة الصّغة تقرّبنا من السّجلات اللفظيّة التي سبق وأن تعرفنا إليها. لكن وجهة النظر هنا مغايرة. فلابد أن يتحدّذ النّصُ التخيّلي بالنسبة للمسألة التالية : نستخفِرُ بواسطة الكلمات كوناً مصنوعاً من الكلمات وآخر مصنوعاً من النشاطات غير اللفظيّة (سواء أكانت موادّاً أم خصائص). وتبعاً لذلك، لن تكون العلاقة بين الخطاب (الذي نقراً) وبين خطاب آخر أو مادّة غير خطابة علاقة تماثل.

وقد ذلَّ على هذا التمييز في الشّعريّة الكلاسيكية (لدى افلاطون ولتكن البداية به) لفظا مُحاكاة (قصُّ للكلام) و محاكاة قوليّة (قصُّ الغير الكلام). الله والحقيقة أنه لا داعي بالنسبة إلينا للحديث عن أية محاكاة (إلا في حالة هامشيّة هي التناعم المُحاكِي). فالكلمات كما هو معلوم، «غير مُعلَّلة». في الحالة الأولى يتعلق الأمر بإقحام من المفروض أن يكون منطوقاً أو مُصاغاً لذاته في النص الحاض. وفي الحالة الشانية، يتعلق الأمر بتشميه وقائع

إن قص أحداث غير لفظية لا يطرأ عليه إذن تنوّع في الصيغة (بل كل ما يطرأ عليه إنما هو تنويعات تاريخية تُنْتِجَ، بنجاح متفاوت وبحسب مواضعات العصر، وَهُمَ «الواقعيّة»). إن الأشياء لا تحمل بأيّة صورة كانت أحاءها مخطوطة عليها. وبعكس ذلك، فإن لقص الكلام أنواعاً متعددة. لأن الكلام يمكن أن «يَقْحَمَ» بضبط متفاوت الأهمّية.

لفظية بواسطة الكلام (وهو أمر «اعتباطي» دائماً وأبداً).

وقد اقترح جِيرَار جَنِيت التمييز بين ثلاث درجات من الإقحام: 1) الأسلوب المباشر، وهنا لا تطرأ على الخطاب أيّة تعديلات، ونجد أحياناً حديثاً عن «خطاب منقول». 2) الأسلوب غير المباشر (أو الخطاب المَحْكيّ) حيث نحافظ على «مضون» الإجابة التي

#### ะออกอย์สมอก

<sup>39)</sup> ترجمنا mimesis بمحاكاة و diegesis بمحاكاة قوليّة. وقد استعرنا ترحمة المصطلح الثناني من حازم القرطباجني (منهاج البلغاء وسراج الأدباء)، ونذكر بأن أفلاطون يقتم مجال ما يسبّيه Lexis (أي مجال أساليب القول) إلى mimesis (وهي محاكاة ثنيء ما محاكاة ثنيء ما محاكاة ثنيء ما محاكاة ثنيء ما محاكاة تنامة و diegesis وهو مجرد القص الذي يعنى به كلّ ما يتلفظ به الشاعر باسمه الغاص دون أن يوهم بأن شخصاً أخر يتكلّم (م).

افْتُرِضَ التَلْفَظُ بِها ولكن بإدماجه نحويًا في قصة الرّاوي. فغالباً ما تكون التغييرات غير نحوية كأنْ نَخْتَمِرَ أو نحذف الانطباعات العاطفيّة، ويوجد نوع وسط بين الأسلوب المباشر والأملوب غير المباشر، وهو ما يسمّى في الفرنسية «بالأسلوب غير المباشر الحرّ، ((((المَّعِنُ النحويةُ للأسلوب غير المباشر، ولكن يُحْتَفَظُ باللوينات الدلائية للرّد «الأصلي»، لاسيما كل الإشارات المتعلّقة بالذات المتلفظة، فلا وجود فيه لفعل ناقل ((((المَّعَنُ الجملة المحكيّة ويسمة المنافقة) ويسمّل الجملة المحكيّة المرويّ»، إذْ يُكْتفَى فيه بسجيل مضون عملية الكلام دون أن يُحتفظ باي عنصر منه. لنتصور هذه الجملة : «أخبرتُ أمّي بأنني قرّرتُ الزّواجَ بِألْبِرْتِين». هذه الجملة تعلنا على فحواه كذلك. لكننا نجهل كل ما يتعلّق بالكلمات التي نطق وقوع فعل شفوي وتدلنا على فحواه كذلك. لكننا نجهل كل ما يتعلّق بالكلمات التي نطق

تتمثل صيعة خطاب ما في درجة الدَقّة التي يُستحضر بها هذا الخطاب مرُحفه. والدرجة القصوى بحدها في الخطاب المباشر، ونجد الدرجة الديبا في حالة قص وقائع غير لفظية ودرجات وسطى في الحالات الأخرى.

ويوجد مظهر آخر من الإخبار هو الزمن الذي يسمح لنا بالانتقال من الخطاب إلى التخيّل. وتُطرَح قضيةُ الزمن بسبب وجود زمنيتين تقوم بينهما علاقات معيَّنة : زَمَنيةُ العالم المُقدَّم وزمَنيّة الخطاب المُقدَّم له. وهذا الاختلاف بين نظام الأحداث ونظام الكلام بديهي، ولكنَّه لم ينل حظة كاملاً من النَّظريّة الأدبية إلا عندما اعتمده الشكلانيون الرّوس كقرينة من القرائن الأساسية لإقامة تعارض المعتن (نظام الأحداث) والمبنى (142) (نظام الخطاب)، وقد وضع اتجاة للدراسات الأدبيّة في ألمانيا مؤخراً التعارض بين Erzählzeit و erzählte Zeit و erzählte Zeit و

بها «فعلياً» (أي التّخيّل).

style indirect libre (40) (م).

<sup>41)</sup> verbe déclaratif : هو ما يطابق في العربيَّة على وجه التَّقريب الأفصال التي تسبق «الجمل المحكيَّة على مرادف القول، أو والحمل المحكيَّة على المتنابقة إلمال؟، مثل فقال، و عحدث، و «رؤي»... الح. (م).

<sup>42)</sup> نستعمل المتن والمبنى هما للمذلالة على Rable و Rable مثّنهين حُطَى رئيد المري (لنظر: «الحياة الثقافية» ع، 10، س 1776 وع، 1، س 1977، توس) وابراهيم الغطيب (تظرية السهيج الشّكلي ، نصوص الشّكلابين الروس ، ترجمة)، مع حدّف ما ألحق بهما من تدقيقات مثل «من حكائي»، ولا خوف من اللّبين في هذا البحال مع المصطلحين القديمين مما أن سياق اعتمادهما غيريله، ولا حوف من الحلط بين [منز] التي قد تستعمل للدلالة على corpus ومن بالمعنى الدي حملساها عليه هنا بما أنه يمكن ترجمة «corpus «بمُذوّنة»، ونذكّر بأن المتن يعني المادّة الشردية في صيعتها الوقائميّة الخام زوهو أمر افتراضيّ منهجيّ) أما المبنى فيو المادّة الوقائميّة وقد صيفت وفق قواعد القمن وأشكاله المختلفة. (م).

سترجاعاً باطنياً. محموله صفر.

43) انظر:

44) انظر:

أنظ أمضاً:

لمذهبه (43) وقد كانت وقائع الزمنية منذ عهد قريب موضوع دراسات دقيقة ممّا يُعفينا من الوقوف عليها طويلاً (43) وسنكتفي بالإشارة إلى أهمّ القضايا التي تطرح في هذا الإطار.

1) إن أسهل علاقة يمكن ملاحظتها هي علاقة النظام. فنظام الزمن الحاكي (زمن الخطاب) لا يمكن أبدأ أن يكون موازيّاً تماماً لنظام الزمن المحكّيّ (زمن التخيّل). وثمّة بالصرورة تدخّلات في «القبّل» و«البغده. ومَرْدَ هذه التّدخلات الاختلاف بين الزمنيّين من حيث طبيعتهما. فرمنية الخطاب أحاديّة البعد وزمنية التحيّل متعددة. واستحالة التّوازي تؤدي إلى الخلط الرّمني الذي نميز فيه بداهة بين نوعين رئيسيين : الاسترجاعات أو العود إلى

الوراء والاستقمالات أو الاستباقات. و يوجد استقبال عندما يُعْلَنُ مسبقاً عَمَّا سيحدُثُ. وقد

كانت أقصوصة تولستوي موت إيضان إيليتش التي تتضن حلّ عقدتها في عنوانها المشال المناسب لهذا النوع لدى الشكلانيين. أما الاسترجاعات، وهي أكثر تواتراً، فَتَرُوي لنا فيما بعد ما قد وقع من قبل. فعادة ما يُشْفَع ـ في الرّوايات الكلاسيكية ـ إدخالُ شخصية جديدة بقص لما في وقع من قبل. فعادة ما يُشْفَع ـ في الرّوايات الكلاسيكية ـ إدخالُ شخصية جديدة بقص لماضيها أو حتى بذكر لأجدادها. ويمكن لهذين النّوعين أن يمتزجا نظرياً إلى ما لا نهاية له استرجاع في صلب استقبال في صلب استرجاع... فانظر هذه الجملة لبروست التي يستشهد بها جُنيت هوبعد سنوات عديدة علمنا أننا إذا أكلنا في ذلك الصيف كل يوم تقريباً هِلْيُونات فنلك يعود إلى أن رائحتها تثير في خادمة المطبخ المسكينة المكلّفة بتقشيرها أزمات رّبُو خادة حدة نجعلها مُخبَرَة على ترك العمل» ويمكسا، من حهة أخرى، التمييز بين محمول الاسترجاع المسافة الزمية بين لحُظنَيُ التّحيّل) وسعته (المدة التي تحتويها القصة والمقدمة في صبعة استطراد)، ويمكسا، طبقاً لتقاطع الاسترجاع مع القصة الرئيسية أو عدمه، أن نعته بباطني أو خارجي، وعلى سبيل المثال، يكون القص المتتابع (صرورة) لحدلين مترامين بباطني أو خارجي، وعلى سبيل المثال، يكون القص المتتابع (صرورة) لحدلين مترامين

2) ومن وجهة نظر المُدّة يمكننا أن نقارن بين الزمن الذي من المفروض أن يمتذ فيه الفعلُ الزوائيُّ المقدَّمُ وبين الزمن الذي نحتاجه لقراءة الخطباب الدي يستدعيه هذا المعن.

G. Müller, «Erzählzeit und erzählte Zeit, in Festschrift Für

P. Klackbohn and, Schneider, 1948, p. 195-212

E. Lâmmert, Bauformen des Erzählens, Stuttgart, J.B. Metziersche verlagsbuchhandlung, 1955,

A.A Mendilow, Time and the Novel, Londres, D. Likhatchev,

Poètika drevnerussko j Literatury, Leningrad, 1967, p. 212-352; J. Ricardou, Problèmes de nouveau roman, Scuil, Paris, 1967, pp. 161-171;

<sup>.</sup>G. Geneue, Figures III, Scuil, Paris, 1972, pp. 77-182

والواقع أن هذا الزمن الأخير لا يسمح لنا بقياسه بدقة، وسنضطر دوما إلى الحديث عن يسب تقريبية. ويمكن التمييز هنا تمييزاً واضحاً بين عنة حالات. 1) تعليق الزمن أو الموقفة ويتحقق عندما لا يتطابق أي زمن وظيفي مع زمن الخطاب. وهذا شأن الوصف والخواطر العامة الخ... 2) الحالة المعاكسة وهي ألا يطابق أي جزء من الزمن الخطابي الذي يجري في التخيّل وتتمثّل بطبيعة الحال في إيقاظ مرحلة كاملة أو حدف. 3) لقد عرفنا الحالة الأساسية الثالثة وهي حالة التوافق التام بين الزّمنين، ولا يمكن لهذه الحالة أن تتحقق إلا عبر الأسلوب المباشر وإقحام الواقع التّخيّلي في صلب الخطاب، خالقة بذلك مشهداً. 4) وأخيراً لنا أن نتصوّر حالتين وسطيئين عندما يكون زمن الخطاب «أطول» أو «أقصَر» من زمن التّخيّل. لنا أن نتصوّر حالتين وسطيئين عندما يكون زمن الخطاب «أطول» أو «أقصَر» من زمن التّخيّل. الوصف أو الاسترجاع (لنتذكر مثلاً الأربعة والعشرين ساعة من حياة هارولد بلوم التي نجد عشراً كبيراً في قراءتها في أربع وعشرين ساعة. فما من شيء «يُضَخّمُ» الزمن سوى اللازمن والاسترجاعات). والإمكانية الثانية واسعة الانتشار، إنها التلغيص الذي يجمع سنوات برمتها في جملة واحدة.

3) وهناك ميزة أخيرة أساسية في العلاقة بين زمن الخطاب وزمن التخيّل هي التواتر". وأمامنا هنا ثلاث إمكانيات نظريّة: القصَّ المفُردُ حيث يَسْتخْضِرُ خطابً واحدً حَدَثاً واحداً بعينه. في القص المكرر حيث تستحضر عدة خطابات حدثاً واحداً بعينه. وأخيراً الخطاب المؤلِّفة حيث يستحضر خطاب واحد جمعاً من الأحداث (المتشابهة). ويستغني القصَّ المفردُ عن التعليق، وللقصّ المكرَّر أن يَنْتَجَ عن عمليات مختلفة : عن استعدادة الشّخصية ذاتها للحكاية نفيها استعادة ملازمة، أو عن وجوه متكاملة من قصّ عدة شخصيات للحدث نفيه (مما يخلق وهما «مِجْسَاديّاً »)، أو عن القصّ المتناقض لشخصية أو عدّة شخصيات تشكّكنا في الواقع أو في المحتوى الحقيقي لحدث بعينه. والكلّ يعرف الفائدة التي جَنَاها منه الرّوائيون الإنجليز في القرن الشامن عشر خصوصاً في أعمالهم التراسليّة (ريشاردُسَن

pause \*

ellipsc

<sup>ि</sup>ट्युधराहर

stéréoscopique \*

وستولّت)(45)، وفي رواية العلاقات الخطرة(46) يستخدمها لأكلّو(47) لإبراز سذاجة البعض السيل والسيدة دي مرتوي). وتسخدم هذه الطرائق، بطبيعة الحال، عناصر أخرى من «المظهر اللفظي». ولِنكُتف هذا بضرورة «التشويه» الزمني الناتج عنها مادام تتابع الأحداث لم يعد بطابقه تتابع الخطابات.

وأخيراً فإن القص المؤلف، الذي يتمثّل في أن يتحدث خطاب واحد (جملة) عن أحداث تتكرَّر، هو طريقة معروفة في الأدب الكلاسيكي كلّه حيث يقُوم مع ذلك بدور محدود. فعادة ما يذكر الكاتب حالة أولى هادئة اعتماداً على صيغة الاستعرار (48) (ذات القيمة المؤلفة) قبل أن يدخل علملة من الأحداث العفردة التي ستُكوَّن قصّته بأتم معنى الكلمة. وبرُوست، كما بين جَنِيت، من الأوائل الذين جعلوا للمؤلف دوراً مُهيْمِناً إلى حد أننا نجد أحداثاً لم تقع ولائك إلا مرة واحدة، فتَحكى بهذه الصيغة (لقد أبدع بروست مؤلفاً خادعاً» وهمذا شأن بعض المحاورات التي من العسير أن تتكرّر دون أن يلحقها تغيير، وهي التي يُدْرجها بُرُوسْت ولو بصيغ من قبيل : «وإذا ما سألها سُوّان عن قصدها من ذلك، أجابته بثيء من الاحتقار، الخر...) والأثر العام لهذه الطريقة يمكن أن يكون تعليقاً معيناً للزمن الحدثي.

## 4 - المظهر اللفظى : الرُّؤَى، الأصوات

إن المَقُولَة الثالثة الهامّة التي تسمح بوصف الانتقال من الخطاب إلى التخيّل هي مقولة الرؤية. فالوقائع التي يتألف منها العالم التخيّلي لا تُقدَّمُ لنا أبداً في «ذاتها»، بل من منظور معيّن وانطلاقاً من وجهة نظر معيّنة. وهذه الألفاظ البصريّة استعاريّة أو بالأحْرَى مجازيّة. فد الرؤية " تحل هنا مَحَلُّ الإدراك برُمّته. ولكنها استعارة ملائمة، لأن للخصائص المتنوّعة للرؤية «الحقيقية» كُلها ما يعادلها في ظاهرة التخيّل.

ولم تحظ قضية الرؤية قبل بداية القرن العشرين بعناية فائقة. ولهذا السبب اعتقدنا مَذَاك بلا رَيْب أننا وجدُنا السَّرِّ المَكِينَ للفنّ الأَدِبيّ. فكتاب بُرْسِي لاَبُوك، (49) وهو الدراسة المنهجيّة الأولى المخصّصة لهذه المسألة، يُسمّى حيلة التّخييُّل (50) وللعنوان دلالة، والسَّرُ في

Richardson et Smollet (45

les liaisons dangereuses (46

clos (47

<sup>48)</sup> دصيغة الاستمراره عبرنا بها عن «L'imperfait» بالفرنسية (م).

Percy Labbook (49)

The craft of fiction (50

ذلك أن للرُّؤي أهميةً ما بعدها أهميَّة. ففي الأدب لا نكون أبداً بيازاء أحداث أو وقائع خيام وإنما بإزاء أحداث تُقدُّم لنا على نحو معين. فرؤيتان مختلفتان لواقعة واحدة تجعلان منها واقعتين متمايزتين. ويتحدّد كلُّ مظهر من مظاهر موضوع واحد بحسب الرُّؤيــة التي تقـدّمُــةُ لنا. وقد كُشف عن هذه الأهبِّية في الفنون البصريَّة باستمرار، ويمكن للنظريَّة الأدبيَّة أن تتعلُّم الشيءَ الكثير من نظرية الرَّسم. على سبيل الذكر لا الحصر، لاحظنما ذوْماً حضور الرؤى ودورها الحاسم في بنية اللُّوحة وفي الأيْقُونيات البيزنطيِّية. ومن الجليِّ أن عبدَّة وجهـأت نظر اعتمدت في الأيقونة الواحدة طبُّقاً للدّور الذي يجب أن تقوم به الشَّخصيةُ الممثِّلة. فالوجه الرئيسيّ مُوجَّة نحو المشاهد في حين أنه ينبغي أن يكون . حسب المشهد المعروض . موجهاً نحو المُحادث، ومن المهمّ أن نلاحظ أنّ الرَّؤى الأدبيّة لا تتعلّق بالإدراك الفعليّ للقيارئ الـذي يظلُّ على الدُّوام متحولاً ورهينَ عوامل، هي من خارج العمل، وإنما هي تتعلُّق بإدراك

تاريخُ الرسم أمثلةً بليغةً. فيكفى التذكير باللوحات المُزيِّقَة \*، وهي تصاويرُ مُرَقَّمَةً، لا تُفْهَمُ إذا ما نَظَرْنَا إليها من الأمام، أيُّ من وجهة النظر الأكثر تواتراً، ولكننا نرى فيها من وجهة نظر معينة (موازية عموماً للوحة) صورة لشيء معروف معرفةً جيِّدة. ويبرزُ هذا التنافر بين وجهة النظر الملاصقة للعمل ووجهة النظر الأكثر تبواتراً واقبعَ وجهة النظر الأولى وأهمّية الرُّؤي في فهم العمل.

معروض في صلب هذا العمل، أضف إلى ذلك أنه يأتي في صيغة متميّزةٍ. وهنا أيضاً يقدّم لنـا

لقد وُجدت عدة نظريات للرَّؤي في الأدب، بل لنا أن نقول إنه المظهر الذي حظي في هذا القرن بدراسة الشُّعريَّة له دراسةً أفضل من غيره من مظاهر العمل. وعلينا أن نذكَّر هنا بعد كتاب لآبُوك المذكور، على سبيل الإشارة السريعية ليس غير، بكُتب كلُّ من جانٌ يويُّون(51) الزمن والرواية temps et roman ووَايْن يُوثُ<sup>(52)</sup> بلاغة التخيل Retoric of fiction و ب. وزبنسكي (53) Pòetika Kom pozicii وجيرًار جُنيت عن خطاب القصة. (54) وقد سَلَّطَتُ هذه الأبحاثُ الأضواء على مظاهر عديدة من قضيتنا، ويجب أن نعود إليها مناقشين لها نقاشاً

snamorphique \*

Jean Pwillon (51

Wayne Booth (52

B. Uspenski (53

<sup>54}</sup> فضَّلنا هذا ذكر عناوين الكُتب بلغاتها الأصليَّة لأنها لا تتوفَّر بالعربية ولأن بعضها لم يترجم بعد حشي إلى اللُّغة الغرنسيـة كمما تشهد بذلك العناوين في النَّسخة الغرنسيَّة. أمَّا «خطاب القصَّة» فهو القسم الشائي من كتباب جونبات Figures III العشادر عن دار سوى والموسوم في الأصل بـ «Discours du récit». (م).

مُفَصَلاً. أمّا نحن، فلن نُعْنى بوصف أنواع الرؤية المعنية بل سنَعْنَى ـ على عكس أغلب الأبحاث المذكورة ـ بوصف المقولات التي تيسّر أمّر التمييز بين هذه الأنواع. فكل مثال للرؤية يؤلّف، في الواقع وكما تمّت دراسته إلى حدّ الآن، بين عدّة خصائص متمايزة من المفيد أن نُعالجَهَا تباعاً.

1) إن المقولة الأولى التي نتوقف عندها هي مقولة المعرفة المذاتية أو الموضوعية التي نملكها عن الأحداث المعروضة (سنحتفظ بهدذين المصطلحين في انتظار أن نجد مصطلحين أفضل منهما...) فالإدراك يخبرنا عن المَدرك بقدر ما يخبرنا عن المَدرك وما نميّه إخباراً موضوعياً إنما هو النّوع الأول، وما نميّه ذاتياً إنما هو الثاني. ويجب ألا تَخْلط بين هذا الأمر وبين إمكانية تقديم قصة برمّها «بضير المتكلم». إن للسّرد، سواء أكان بضير المتكلم أو ضير الغائب، أن يُقدر همذا النميط أو ذاك من الإخبار. ويسمّي هنري جيسُس الشخصيات التي لا تَدْرِكُ فقط بَلُ تَدْرَكُ أيضاً، بهالمقرايا العاكبة». فإذا كانت الشخصيات الأخرى أوّلاً وقبل كلّ شيء صوراً منعكسة على وغي معين، فإن المِزاّة الغاكِسة هي هذا الوعي عينة. فنحن لا نظفر في البحث عن الزمن الضائع، على سبيل المثال، بِجُلّ أخبار الوعي عينة. فنحن لا نظفر في البحث عن الزمن الضائع، على سبيل المثال، بِجُلّ أخبار «مارسيل» (55) من أفعاله، بل من الطريقة التي بها يُدركُ أفعال الآخرين ويُقوّمها.

2) إن هذه المقولة الأولى المتعلقة إجمالاً بوجهة عملية البناء التي ينكب عليها القارئ (يُلْتَفَتُ انطلاقاً من إدراك معين نحو الدات أو نحو الموضوع) يجب أن نُميزها بوضوح عن مقولة ثانية لا تتعلق بنوعية الأخبار المُدْرَكَة بل تتعلق بكميتها أو إن شئنا بدرجة علم القارئ. وإذا رُمنًا الاحتفاظ بتلك الاستعارة البصريّة مَيَّزنا في صلب هذه المقولة بين مفهومين مختلفين : امتيداد الرؤية (أو زاوية الرؤية) وعمقها (أو درجة نفاذها).

أما «الامتداد» فعادة مَا نَسمي قطبيه الأقصيين رؤية داخلية أو خارجية، أو كذلك رؤية «من الداخل» وأخرى «من الخارج». والواقع أن الرؤية «الخارجية» المحض، أي التي تكتفي بوصف أفعال لنا أن ندركها دون أن يصاحب ذلك أيَّ تأويل وأي تدخُّل من فكر البطل ـ الفاعل، لا توجد أبدا في حالة خام وإلا أدَّتُ إلى اللامعقول.

<sup>55)</sup> بطبيعة الحال يذكر طودوروف هنا عنوان رواية بروست الشّهيرة ومارسيل هو البطل. وهذا البثال الذي يضربه طُودوروف أو بالأحرى يشير إليه من أكثر الأمثلة دلالة في هذا السياق نظراً إلى أنبناء الرّواية على منا يُعرف بـ «تيار الوعي» بكل تنويعاته. (م).

وليس من باب الصدفة أن استعملت هذه التقنية بكثرة في روايات داشيّالْ هامّاتْ (56) البوليسية لكي تؤدي إلى جعل اللغز أكثر إبهاماً. لا يتعلق الأمر إذن بتقابل بين الداخلي والخارجيّ بل بدرجة حضور «الخارجي». إن الرؤية الأكثر داخلية هي تلك التي تقدّم لنا أفكار الشخصية. وعلى هذا النحو يرى فّالمُون وهورُتّائِ في رواية العلاقات الخطرة الشخصيّات الأخرى «من الداخل»، بينما تقتص الفتاة الصغيرة فُولُونْج (57) على وصف سلوك من يحيطون بها أو تأويله تأويلاً خاطئاً. وكذلك أمر التباين بين رؤية كَانْتان ورؤية بنجي في الصبّخب والعُنْف (58) الذي كان على درجة كبيرة من القوّة. هذا الغرق ليس كبيراً بين «زاوية» الرؤية كما حدّدُناها وبين «عُمقِها». فيمكن ألا نكتفي بـ«السطح»، سواء أكان فيزيائياً أم نفسانياً، بل أن ننفذ إلى نوايا الشخصيات اللا واعية وأن نقدّم تشريحاً لفكرها (وهو ما لا تستطيعه الشخصيات نفسها).

ولنَاخِذ مَثْلاً يُدعّم مقولتَيُّ «الوجهة» و«العلم» هاتين.

«كان ينظر إلى السيدة دَمْئِرَاز، وكان يجدها جذّابة رغم فمها الطويل شيئاً مّا، ومنخريْها المنفتحتين انفتاحاً كبيراً. لكن أناقتها كانت فريدة، لخصلات شعرها ما يشبه الارتخاء المثير، وجبهتها التي لها لون العقيق تبدو محمّلة بأشياء عديدة وتدل على سيّد» (التر بمة العاطفيّة). (150)

لنا هنا خبر موضوعي عن السيدة دُمُبْرَاز وآخر ذاتي عن فُرِيدْيرِيك نلتمسّة من أسلوبه في الإدراك والتأويل. يتمّ إدراك السيدة دُمُبْراز حسب زاوية محدودة نسبيّاً، إذْ لا تُقدَّمُ لنا عنها إلا صفات جسديّة. ويقدم فريدْيرِيك بعض التآويل. لكن تأمّلُوا كيف تمّ إدخالها بحدر. فالارتخاء مسبوق بدما يشبه، وجبهتها «تبدو» محملة و«تدل» (وهو فعل يعني «الدلالة» ولا يعني «الكنونة»). إن فُلُوبير لا يصدّق إذنْ أيّ افتراض من افتراضات «مرآته العاكسة».

3) يحب أن نقحم هنا مقولتين تسمحان لنا بإثبات أنواع فرعيّة للرّؤية، وإن لم تكن لهما صلة بالبصريّات بأتمّ معنى الكلمة، وتتمثلان في التعارض بين الوحدانيّة والتعدّد من جهة، وبين الثبابت والمتحوّل من جهة أخرى، فعلا يُمكن أن تُعَدّلُ كلّ مقولة من المقولات السابقة وفقاً لهذه الثوابت الجديدة، فالشخصيّة الواحدة يمكن أن ترّى «من الداخل» (وهذا

Dashiel Hammett (56

Volanges (57

<sup>58)</sup> رواية للكاتب الأمريكي فولكنر. (م). 59) رواية للكاتب الفرنسي فلُوبير (م).

يؤدي إلى «تبثير" داخلي») أو أن تُرى كلّها، مما ينتج قصة ذات «سارد عليم». والحالة الثانية نجدها عند بُوكاتُشِي في الديكاميرون(٥٠) حيث يعرف السارد نوايًا كل الشخصيات بالطريقة عينها. أما الحالة الأولى فنجدها في الرّواية الأكثر معاصرة، وقد طبّق مَنْرِي جيْمس هذا المبدأ بصرامة شديدة. والروية الداخلية كذلك إما أن تُطبّق على شخصية منا طوال القصة، وإمّا في جزء من أجزائها فقط (كما هو الشأن في المعسكر المحصن لجون كُوبر بَاويز). (٥١) وهذا التغيير في الروية إمّا أن يكون منظماً أو غير منظم. فإذا نظر جيمس مثلاً «من الداخل» أثناء رواية واحدة إلى عدة شخصيات فإن الانتقال من شخصية إلى أخرى يتبع رساً صارماً يُمثلُ أحياناً ترسانة الكِتَاب نفسها. لكن ممارسة جيْمس لا تدل أبداً على أنّ هذا الأمر هو الأكثر انتشاراً، أو على أنه الأمر المنشود.

ونلاحظ مع أوزُبنُكِي أن التغيير في وجهة النظر \_ ولاسيما المرور من الرؤية الخارجية إلى الرؤية الداخلية \_ يضطلع بوظيفة مماثلة لوظيفة الإطار بالنسبة للوحة: فهو يصلح للانتقال من العمل إلى محيطه (أي «اللا \_ العمل»). (62)

4) إن الأخبار التي تحصل عليها عن العالم المتخبّل إما أن تكون ذات طبيعة موضوعيّة وإما أن تكون ذات طبيعة ذائيّة. ويمكن أن تتفاوت من حيث الامتداد (داخليّة وخارجيَّة). ولكن يوجد بُعدُ آخر يجب علينا أن نصفها طبقاً له. فإما أن تكون غائبية أو حاضرة. وفي الحالة الأخيرة يمكن أن تكون صحيحة أو خاطئة. وقد تحدثنا إلى حد الآن عن هذه الأخبار وكأنما هي صحيحة دائماً، لكن يكفي أن يكون تأويل فُريديريك لشكل خصلات السيدة دمبراز سيِّئاً، وأن تكون ثقتنا به عمياء، حتى نصبح بإزاء وهم لا خبر، وهذه الرؤية السيئة لا تصاحب ضرورة خطساً شخصيّة من الشخصيات إذ من الممكن أن يتعلق الأمر بإخفاع متعدد.

ولكي يتم الاعتقاد في وهم ما، يجب أن يتوفّر خبرٌ مهما تكن درجة خطئه. والحالة القُصوّى لغياب الخبر كلّياً ممكنة أيضاً، وعندها لا نكون في حالة توهم بل في حالة جَهْل.

focalisation \*

<sup>60)</sup> جيوفاني بوكاتشي Jiovani Boccace، كاتب إيطالي (1373 ـ 1375) صاحب مجموعة من العكمايات التي بُنِتُ على أساس تداخل قصص عديدة في بئينة قصّة إطاريّة على النّحو الذي عرف الأدب العربيّ مع «كليلة ودمنة» أو ألف ليلة وليلة». والـ Decameron هو عنوان هذه الحكايات، وقد درسها طودوروف مثلما درس وألف ليلة وليلة». (م).

John Cowper Powys (6?

<sup>62]</sup> انظر: B.Uspenski, l'alternance des points de vue interne et externe en tant que marque du cadre dans une œuvre: Bitteraire, Poétique, 9, 1972, pp. 130-134

ولا ننى في الوقت نفسه أنه لا وجود لوصف كاملٍ بموجب طبيعة اللغة نفسها. لا يمكن إذن نعيب النقض على أيّ وصفٍ ما دامت الصفحات الموالية له لا تدلّنا على إجفاء متعلّق بنقطة معيّنة من القصّة. (إن أوّل مثال يستحضره الذّهن، وإن كان المثال الأبيّن من بين ألوف أخرى، هو مثال اعتيال رُوجي أكُر ود(ده) حيث «غفل» السّارد عن أن يقول لما بأنه ارتكب الجريمة...) إن الجهل والوهم يتطلبان إذن نمطين من «التصويب» (وانطلاقاً منهما فقط، يبدآن في الوجود): الإخبار بالمعنى الحصري للكلمة، والتآويل الجديدة لما كنّا قد ألمَمُنا به إلى المعام محدوداً.

5) ونتبين أخيراً في نطاق الرؤية مقولة واردة على حدة نوعاً مّا هي مقولة التّقويم الذي يتناول الأحداث المعروضة. يمكن لوصف كل جزء من أجزاء الحكاية أن يتضن تثمينا أخلاقياً، بل إن غياب مثل هذا الحكم يمثل موقفاً له أيضاً دلالاته. وليس من الضروري أن يكون هذا التقويم مُصَرِّحاً به في صياغته حتّى يَبْلُغَنَا. فلكِي نُخَمَّنَ التّقويمات المقدَّمة عليْنَا أن نعود إلى قانون مبدئي وإلى ردود فعل نفسية تجري مجْزى ردود الفعل «الطبيعية». وكما أن القارئ ليس مجبراً على التمسَّك برؤية «خارجية» وإنما بوسعه أن يستنتج «داخلاً» مختلفاً شديد الاختلاف، فبإمكانه في هذا الصدد ألا يقبل الأحكام الأخلاقية أو الجمالية النابعة من الرؤية. وتاريخ الأدب حافل بأمثلة عديدة عن انقلاب القيم الذي يجعلنا نحترم «الأشرار» ونحتقر «الأخيار» في عمل تخيلي بعيد عنا بما فيه الكفاية.

ويبدو أن الأدَبَ، بعد الاعتماد المحْمُوم للطرائق التي أَوْجَدها النوعي بالرّؤى لدى مجموعة من الكتّاب بدءاً من هنْرِي جِيمْس ووصولاً إلى فُولكنِر، ما عاد يُعِيرُ هذه المسألة الأهميّة نفستها. ولعل ذلك يعود إلى ما في الكتابة الحديشة من نزعة إلى ألا تَعْمَل على أنْ تُريناً أي شيء. فهى خطاب دون أن تكون تخيّلاً. وانظر كيف يَتَمَفصَلُ نصّ بلا رؤية :

«يبدو أنني أتكلم، لستُ أنا، ليس منّي. هذه بعض التعميمات حتى أبداً. ما العملُ، ما عساني أفْعلُ، أيّ طريقة أتوخّى ؟ أبإخراج معْض أمْ بإثباتات وضروب من النّفي التي أبطلها تباعاً أو عاجلاً أم آجلاً. لابد أن هنالك وسائل أخرى. وإلا كان الياس من كلّ شيءٍ". (ص. بيكيت L'innommable). '

في هذا الخطاب، الذي يعود باستمرار على ذاته، والذي لا يعالج أمْراً آخر غير ذاته، لم يعُدُّ من مكان للرَّؤى. فدورها تضطلع به سجلات الكلام، وإذا كانت ترسانة العمل عند جيسُ تتكون من التناعب بالرؤى فإنها عند موريس روش(64) تتكون من تدبّر معين للسجلات. ونلمسُ هنا حدوداً هي حدود الفائدة الحاصلة من دراسة المظهر اللفظي للنّص، مادام هذا المظهر في علاقة تضامن مم التّخيّل.

إن كلّ مقولة من مقولات المظهر اللّغظي التي عالجناها إلى حدة الآن يمكن أن نعود اليها من منظور آخر لا نَعْقِد فيه بعُد علاقة بين الخطاب والتخيّل الذي يخلقه، بل نعقد علاقة بين الإثنين مجتمعين وبين مَنْ يضطلع بالخطاب. أيّ «الذات المتلفّظة»، أو كما يقال عادة، السارد وهذا ما يجرّنا إلى قضايا الصبّوت السردي.

إنَّ السارد هو الفاعل في كل عملية البناء التي فحصناها. وتبعاً لذلك تدلَّنا كلَّ مقوّمات هذه العمليّة، بصورة غير مباشرة، على ذلك الفاعل. فالسارد هو الذي يُجَسِّدُ العبادئ التي ينطلق منها إطلاق الأحكام التقويميّة، وهو الذي يَخْفي أفكار الشخصيات أو يَجْلُوهَا، ويجعلنا بذلك نقامه تصوَّرَه «للنّفسيّة»، وهو الذي يختار الخطاب المباشر أو الخطاب المباشر أو الخطاب المباشر أو الخطاب

إلاّ أن درحات حضور السارد يمكن أن تكون شديدة التنوّع، لا لأنَّ تدخّلاته كما ذكرنا يمكن أن تتفاوت في درجة الكتمان، بل كذلك لأن للقصة وسيلة إضافيّة لجعل السارد حاضراً، وتتمثل في إبرازه ماثلاً داخل العالم المتخيّل. والاختلاف بين الحالتين كبير إلى درجة استعمال مصطلحين مختلفين أحياناً للتمييز بينهما. فلا حديث عن السّارد إلا في حالة هذا التمثيل الصّريح، ولا تُخصَصُ عبارة الكاتب الضّمنييّ إلاّ للحالة العامة. ولا يذهب بنا الظن إلى أن ظهور ضير المتكلم («أنا») كافي للتّمييز بين هذا وذاك. فبوسع السارد أن يقول «أنا» دون أن يتدخل في العالم المتخيّل، وذلك بأن لا يُقدّم نفسه شخصية من الشخصيات بل مؤلّفاً يكتب الكتاب (والمثال التقليدي هو جاك القدري»).

ونجد أحياناً نُزوعاً إلى التقليل من دور هذا التعارض، انطلاقاً من تصوّر حصري للغة. والحال أن بين القصّة، التي يرى فيها السارد كُلُّ ما تراه الشخصيَّة دون أن يظهر على مسرح الأحداث، وبين القصّة التي تقول فيها الشخصيَّة ـ السارد «أنا» حَدُوداً لا تَخْتَرَق. والخلط بينهما يعني اختزال اللغة إلى الصّفر. فرؤيتَك منزلاً وقولَك «أرى منزلاً» عملان لا يكفي القول بأنهما مختلفان بل ينبغي أن نقول إنهما متعارضان. والأحداث لا «تروي أبداً نفسها بنفسها». فعملية التغبير باللفظ لا يمكن اختزالها، وإلا خلطنا بين «الأنا» والذات المتلفظة الحقيقية

التي تروي الكتاب. وما إن تصبح ألذات المتلفظة ذاتاً للملفوظ حتى تصير الذات التي تتلفظ داتاً أخرى. فالحديث عن النفس يبدل على أن النفس مبا عبادت «هي هي». إن المؤلف لا مَمنى وإذا أردنا تشبيته فإنه يترك لنا الاسم، ولكن دون أن نجده خَلْفَه. إنه يلجأ دائماً وأبدأ إلى حال التنكير. إنه هارب دوماً مثل أي ذات متلفظة لا يُمكن من حيث هي كذلك أن تُصَوَّر. ففي «هو يجري» نجد «هو» أي ذات الملفوظ، ونجد «أنا» أي الذات المتلفظة. وفي «أنا أجري» تنخرس ذات متلفظة متلفوظ، ونجد «أنا» أي الذات المتلفظة. وفي «أنا أجري» تنخرس ذات متلفظة متلفوظ، فات متلفظة من كل ضير جزءاً من مضونه السابق، ولكن دون أن تزيلهما كلياً، فكل ما تقوم به إنما هو غيرهما. لأن «الهو» و«الأنا» موجودان دوماً. فهذا «الأنا» الذي يجري ليس هو نفسه الذي يتلفظ. فهأنا» لا تختزل الإثنين في واحد، وإنما تجعل من الاثنين ثلاثة.

والسارد الحقيقي، الذات المتلفظة في نصّ تقول فيه شخصيّة مّا «أنا»، لا يكون في ذلك إلا أكثر تنكّراً. فالقصة المسرودة على لسان ضير المتكلّم لا توضّح صورة ساردها بل تجعلها ضنية أيضاً. وكلّ محاولة توضيح لا يمكن أن تؤدّي إلاّ إلى إحفاء الذات المتلفظة إخفاء يسير شيئاً فشيئاً نحو الاكتمال. إن هذا الخطاب، الذي يعترف بأنه خطاب، لا يقوم إلا بأخفاء خجل لصفته حطاباً.

ومن الخطّإ الجسيم أيضاً أن نفصل كلّياً هذا السارد عن «الكاتب الضّنيّ»، وأن نعتبره بساطة شخصية من بين الشخصيات. وللمقارنة بين القصة والمسرحيّة أن توضح المسألة. ففي المسرحيّة تمثل كلَّ شخصيّة مصُدراً للكلام (وليست سوى مصدر للكلام). لكن الاختلاف بين الشخطيات الأدبيين أعمق. فهي قصة يقول فيها السارد «أنا» تقوم شخصية من بين الشخصيات الأخرى بدور تنفرد به لوحدها. وفي المسرحية تُوجَدُ كلُّ الشخصيات في نفس المستوى، ونبعد هذه الشخصية ـ السارد مرسومة بطريقة تختلف عن الشخصيات الأخرى، فإذا استطعنا أن نقراً ردود الشخصيات ووصف السارد لها في وقت واحد فإن الشخصية ـ السارد لا توجد إلا في صلب كلامها. وعلى وجه التُدقيق لا يتكلَّمُ السارد كما يفعل الأبطال الفاعلون في القصة، بل يسرد وكأبعد ما يكون عن مزيج بين البطل والسارد فيان للذي «يسرد» الكتاب وضعاً فريداً من نوعه، إنه مختلف عن الشخصيّة التي كان من الممكن أن يَكُونَها لو نشيّناه وضعاً فريداً من نوعه، إنه مختلف عن الشغني) الذي هو «أنا» مُضْرَة.

ويجب أن نضيف أنّه نوسع الشخصية ـ السّارد أن تقوم بـدور مركزي في نطاق التخبّل (كأن تكون الشخصية الرئيسية) أو أن تكون على العكس من ذلك مجرّد شاهـد كُتُوم. وهـذا

مثال عن الحالة الأولى من بين أمثلة أخرى عديدة : صدكرات بيت الموتى، وعن الحالة الثانية الإخوة كرامازوف، وبينهما حالات وسطى لا تدخل تحت حصر إذ نجد (إذا أردنا الاقتصار على بعض الأمثلة المتباعدة) زَيْتُبُلُومْ في الدكتور فاوست وتُرِيسُتُرَام شَنْدي وكذلك الدكتور واطشن الشهير.

وما إن نتعرف على سارد الكتّاب (بالمعنى الواسع لكلمة سارد)، حتى يتحتم علينا أن تقرّ بوجود «مرافقه»، أي الذي يُوجّه إليه الخطاب الملقّوظ وهو الذي نميه اليوم المسرود له هو القارئ الفعلي تماماً، كما أن السّارد ليس هو الكاتب. علينا ألا نخلط بين الدّور وبين الممثل الذي يؤديه. وهذا الظهور المتزامن لا يعدو أن يكون جزءاً من القانون الدلائلي العام الذي يكون بمقتضاه «الأنا» و«الأنت» (أو بالأحرى مُرسل ملفوظ منا ومتلقيه) دوما مرتبطين أشد الارتباط. ووظائف المسرود له متعددة، «فهو يمثل محطة بين السّارد والقارئ، ويساعد على تدقيق إطار السّرد، ويفيدنا في تمييز السّارد، ويبرز بعض الأغراض، ويجعل الحبكة تتقدم، ويصبح الناطبق بالم العبرة من العمل» (برأنس مرجع سابق). إن دراسة المسرود له ضرورية لفهم القصة بقدر ما هي ضرورية دراسة السّارد.

## 5 - المظهر التركيبية: بُنِّي النَّصّ

ولنَعْتَنِ الآن بالمجموعة الأخيرة من قضايها التحليل الأدبي التي جمعناها تحت اسم المظهر التركيبي من النّص. ونُسَلِّمُ هنا بأن كلَّ نصَّ قابلِ لأن يَخلُلَ إلى وحدات دُنْها. وما يمكن اعتماده مقياساً أوّلاً، نميّز به بين العديد من البّنى النّصيَّة، إنما هو نمط العلاقات التي تقوم بين هذه الوحدات المشتركة الحضور.

وبخصوص التمييزات الآتية، لابد من التأكيد على أنه يكاد يكون من المستحيل أن توجد منفصلةً. فالعمل المعيّن يشتَعْمل في آن عدّة أنماطٍ من علاقات وحذاتِه فيما بينها. وهو تبعاً لذلك يخضع إلى عدّة أنظمة. فإذا قلنا إن كتاباً ما يمثل على وجه الخصوص هذه البنية دون تلك، فالمقصود أن العلاقة المعنيّة هي المهيمنة. وقد سبق أن اعترضكم مفهوم الهيّمتنيّة هذا أو الأهميّة عدة مرات في هذه الدراسة. ولكن لا يزال من العسير علينا توضيحة توضيحاً

تامّاً. ونكتفي بالقول إن لهذه الهيمنة مظاهرَ كمّيةً (تشير إلى نمط العلاقات الأكثر تواتراً بين الوحدات) ولها أيضاً مظاهر كيفيّة (تظهر هذه العلاقات بين الوحدات في أوقات متميزة).

مبرّز بين بعطين من الانتظام النّفيّ، متّبعين هذا الاقتراح الذي تقدّم به تُومَاتفُكي: ابن ترتبب العناصر العربيّة يتمّ حسب نعطين رئبسيين، فيامّنا أن تخضع لميسدا السبيّة باندراجها ضن بطام زمني معيّن، وإمّنا أن تُعرض دون اعتبار زمني كأن يكون ذلك في تعاقب لا اعتبار فيه لأيّة حببيّة داخليّة الله السمط الأول فنميّه البطام المنطقي والرمني، وأمّا الثاني، الذي كشفه توماشفُسْكي سلبياً، فنميّه النظام المكاني.

## 1) النظام المنطقي والزمني

يَحْكُمُ جَلَّ الكتب التخيَليَّة في الصاضي يظام يمكن أن ننعته بالرَمني والمنطقي في الوقت نفسه. ولنضف في الحال أن العلاقة المنطقيّة التي عادة ما نفكر فيها هي الاستتباع أو كما بقال عادة السمية.

إن السببية على ارتباط وثيق بالزمنية. حتى إنه يسهل الخلط بينهما. وفيما يلي طريقة فورستر<sup>(۱۵)</sup> في بيان الفرق بينهما. لقد افترض أن الإثنتين متوفّزتان في كلّ رواية، وأن السببيّة تكوّن الحبكة، أما الزمنيّة فتكوّن القصّة. فـ«مات الملك ثم ماتت الملكمة» قصة و«مات الملك ثم ماتت الملكة حزنا عليه» حبكة (Aspects of the Novel).

ولكن لمّا كان لكلّ قصّ سببيّ نظامٌ زمنيّ فإنسا لا نتمكّن من إدراك هذا الأخير إلا نادراً. والسبب في ذلك نوع من العقلية الحتميّة التي نربطها بشكل لأواع بالجنس الأدبي ذاته. كتب رولان بارط (((ا)) يقول: «إن من شأن النشاط السردي أن يخلسط بين التسابع والتّلازُم. مادام ما يقعُ بعد يُقْرَأُ في القصّة على أساس أنه مُسبّبٌ بي، فيصبح القصُّ بهذا المعنى تطبيقاً كلياً للخطإ المنطقى الذي أدانته النزعة المدرسيَّة، مضاعفاً على هذا النحو:

<sup>66)</sup> Fhoore de la interature. توجد ترجمة عربية لهذا الكتاب الدي جمع فيه طودوروف بصوصاً للشكلاليين الرّوس ومنهم توماتنفكي فترحمها عن الرّومية وقدم لها بدراسة قيمة. وقد أنجز الترجمة ابراهيم الخطيب وعوبها بد مطرية السنهج الشكلابين الرّوس، وصدرت عن الشّركة المعربية للسائم بن الستحدين بالاشتراك مع مؤسسة الأمحاث العربية. ط. 1 س، 1982.

هذا الأمر وقع بعد ذاك، إذن فهو وقع بسببه المالية التتابع المنطقي هو في نظر القرئ علاقةً أَمْتَنُ بكثير من التتابع الرمنيّ وإذا تلازَما فهو لا يرى منهما إلاّ الأوّل.

ويمكن أن نتصوّر حالات يلتقي فيها المنطقى والزّمنيّ في حالتهما الخام، مفصول أحدهما عن الآخر. ولكننا نكون عندئم مجبرين على الخروج من حقل ما يُمَّى في العادة أدباً. فأمّا التتابع الزمني المحض المفرغ من كل سببيّة فمُهَيّمن في الوقائع والحوليّات والبوميات الخاصة أو «يؤميّات السفينة». وأمّا السببيّة الخالصة فهي تطغي على الخطاب البديهيّ (خطاب المناطقة) أو الخطباب الغاليّ (وغالباً ما يكون هو خطباب المحامي أو الخطيب السياسي). في الأدب نجد وجُها آخر للسببية الخالصة في جنس رسم الشخصيّات أو في أجناس وصفيّة أخرى حيث لابد من إيقاف مجرى النزمن (وكمثمال بَيِّن على ذلك أَقصُوصة امرأة صغيرة لكافكا) وعلى العكس من ذلك، يَرْفُضُ أُحياناً ضَرْبُ من ضُرُوب الأدب الزمني، في ظاهره على الأقلّ، الخضوع إلى السّببيّة. وبوسع هذا العمل أن يأخذ صراحة شكلَ وقائع أو شكل «سَاقًا».(70) وهذا هو شأن Budden-brooks. لكنّ مثال الخضوع إلى النظام الزمني الأكثر بروزاً إلى العيان هو عوليس لجُويس. فالعلاقة الوحيدة، أو على الأقل الأساسية، بين الأفعال القصصيّة، هي تعاقبها المحض، إذ يُنْقَلُ لَنَا دقيقة بعد دقيقة ما يجرى في مكان معيّن أو في ذهن الشّخصيّة. ولم يعد من مكان هنما للاستطرادات كما عرفتها الرواية الكلاسيكية، لأنَّها تعلن عن وجود بنِّية أخرى غير البنِّية الزَّمنيَّة. والشكل الوحيد الذي يمكن أن نقبل فيه هذه الاستطرادات هو أحلام الشخصيات وذكرياتها. (٢١) وكل ما تقوم به هذه الحالات الخاصة إنما هو إبراز الترابط الدائم بين الزَّمنية والسببية، حيث تقوم السّبيّة بالدور المهيمن. ولكن السّبية يمكن أن تُقَدَّمَ بدورها إلى عدة أنواع. فحسب المنظور الذي هو منظورنا، هناك مقابلة تهمّنا أكثر من أيّنة مقابلة أخرى، وتتمثّل في معرفة ما إذا انعقدت بين الوحدات السّبيّة الدنيا علاقةً مباشرة، أم إن كانت هذه العلاقة منعقدةُ بواسطة

<sup>69)</sup> باللاتينيّة في الأصل: «post hoc, ergo por opter hoc» (م).

<sup>70)</sup> saga : فصّة تاريخية أو ميثولوجية من الأدب السكندينافي (م).

<sup>71)</sup> ليس هذا الشكل من أشكال الزمنية المرجعية هو الوحيد الذي يعرفه القصّ. فإلى جانب زمنية الملفوظ توجد زمنية للتلفيظ تتكوّن من تسلسل الحنطات الخطاب أي من تسلسل الإحداثيات الزمنية التي يقدّمها لنا الخطاب بشأن تلفظه هو. وهذه اللحظة بالذات هي التي تبعل الزمن الحاضر زمن التلفظ، فالأثر الخاضع إلى هذه الزمنية يوجد هي حاضر لا يتوقف. ويمكن أن نسمي هذه الزمنية الثانية هزمن الكتابة، في مقابل الزمن المعروض. ويتكوّن الأثر أحياناً من الثّلاعب الشريح يهاتين الزمنيتين، وهذا شأن المحدور تزداد أهيشة يهاتين الزمنيتين، وهذا شأن يعمل الزمن المعروض في آخر الكتاب عندما تلتقي الزمنيتان اللقاء الأخير. إن لم يعمد للزّاوي وقت يصرفه في رواية الحكاية لنا.

قانون عام. وما هذه الوحدات إلا تجسيم من تجسيماته. واعتباراً لاعتماد هذه السّبية أو تلك. نمّي القصّة التي تهيمن فيها السّبية الأولى قصّة ميثولوجيّة ونمّي القصّة التي تهيمن فيها السبيه الثانية قصة ابديولوجية.

أ) إن القصة التي سمّيناها هنا ميثُولوجية هي أول أنواع القصص التي أوجدت أعمالاً نتبين فيها تأثيرات «بنيوية». فقد نشر دارس الفلكلور الرّوسي فُلاَدِيمِير بُرُوب سنة 1928 أوّلَ دراسة منهجيّة عن هذا النبط من القص (٢٥) آخذاً بأفكار معاصريه الشكلانيين الرّوس. وقد عُنِي بُرُوب، والحق يقال، بجنس أدبي فريد من نوعه هو خرافة الجنيّات، ولم يدرسه إلا استناداً لنماذج روسيّة. ولكن ذهب الظنّ إلى حدّ أنّه تم التوصل إلى العناصر الأوليّة لكل قصة من هذا النوع. وعادة ما سَلَكَتُ الدراساتُ العديدة، التي اقتبست من بُرُوب، اتجاة التعميم، (٢٦) وسنعود إلى هذا النمط من القص في الفصول اللاحقة باستفاضة أكثر. يجب ألا تُحْصَر السبية في العلاقة بين الأفعال القصصيّة فحسب (كما يميل إلى يجب ألا تُحْصَر السبية في العلاقة بين الأفعال القصصيّة فحسب (كما يميل إلى

يجب ألا تُحْضر السببية في العلاقة بين الأقصال القصصية فحسب (كما يميل إلى ذلك بُرُوب)، إذ من الممكن أيضاً أن يؤدي الفعلُ إلى حالة معيّنة أو أن تثيره حالةً ما. ويجرّنا هذا إلى القصص الموسومة بـ«النفسية» (لكننا سنرى أن هذا المصطلح يمكن أن يتضمّن ظواهر مختلفة). وقد بين رولان بارط في دراسته «مدخل إلى التحليل البنيويّ للقصص» مَدَى ضرورة إبراز اللّوينات التي نجدها في مفهوم السببية. فإلى جانب الوحدات التي تتسبّب في وجود وحدات متشابهة، أو تكون هذه الوحدات سبباً في وجودها (والتي يُتميها «وظائف») يوجد نصط آخر من الوحدات يُممّى «قرائن»، لا تحيل «على فعل مكمّل ومنطقي، بل تحيل على متصوّر مبثوث بأشكالٍ متفاوتة ومع ذلك فهو ضروريّ لفهم الحكاية. هناك قرائن تخصّ على متصوّر مبثوث بأشكالٍ متفاوتة ومع ذلك فهو ضروريّ لفهم الحكاية. هناك قرائن تخصّ

طبائع الشخصيات وأخبار لها مساس بهويتها، وملاحظات حول «الجو»، الخ...».

ب) إن القصّة الإيديولوجيّة لا تقيم علاقات مباشرة بين الوحدات التي تكوّنها، ولكن هذه الوحدات تبدو أمام أنظارنا كتجليّات عديدة لفكرة واحدة وقانون واحد. وأحياناً يصبح من الضروري الذهاب بالتجريد إلى أبعد حدّ، بغيّة إيجاد العلاقة بين فعلين قصصيّين سدو تواجدهما منذ الوهلة الأولى من محض الصّدفة.

V. Propp. Morphologie du conte, Scuil. Paris. 1970 (72 مورفونوجية الحكاية، مير، الرباط، 1986.

<sup>73)</sup> لكي نحصل على فكرة إحمالية عن هذه التطويرات انظر :

Ct. Bremond, Logique de rêcit, Seud, Paris, 1973
Ph. Hamon, «Mise au point sur les problèmes de l'analyse du récit», Le français moderne, 40 (1972), pp. 200-221

ولنتأمّل عن كتب مثال أدُولُف لكونستانْ. (74) فما يحكم سلوك الشخصيّات هنا هو أساساً قاعدتان، تنبع الأولى من منطق الرغبة فيما ليس لدينا والنفور مما هو بحوزتنا. وتبعاً لذلك، تزيد العوائق في الرغبة، وتخدمها المساعدة. وقد كانت الضربة الأولى التي سُدّدتْ لحبّ أدولُف عند تخلّي إلينُور عن الكُونت دُو ب \*\*\* لتعيش بالقرب منه، والضربة الثانية عندما هبّت لمعالجته إثر الجرح الذي أصابَة، فكل تضحية من إلينُور، تغيض أدولُف. فهي تجعل الأثنياء التي يرغب فيها تقلّ شيئاً فشيئاً، وبالمقابل عندما قرّر أبّ أدولف أن يجعلهما يفترقان كان التأثير معاكساً. وقد أعلن أدولف ذلك صراحة : «بعزمك إبعادي عنها قد تجعلني ينترقان كان التأثير معاكساً. وقد أعلن أدولف ذلك صراحة : «بعزمك إبعادي عنها قد تجعلني أتعلق بها إلى الأبد». والأمر المأساوي في هذه الوضعية يتمثل في أنّ الرّغبة لا تنفك عن جعل كونها رغبة رغم كلّ شيء، لتستجيب إلى هذا المنطق المعين، أي أنها لا تنفك عن جعل العاجز عن إشباعها يتألم.

والقانون الثاني في هذا الكون هو قانون أخلاقي أيضا، صاغَة كُونْسُتَان على هذا النحو: وإن القضية الغظمى في الحياة هي الأنم الذي تتستب فيه، وأعظم الميت فيريقيات لا يمكنه أن نُرْر حد الإساس الذي مرق قلْنا أحبّه، وليس بوسعنا أن نظم حياتنا على أساس البحث عن الخير ما دامت سعادة الواحد مِنّا تعني دائماً شقاء الاخر، ولكن لما أن ننظمها على أساس تمسكنا بفعل أدنى ما يمكن من الشرّ، وهذه القيمة السلبية هي التي تتمتّع وحدها بمنزلة مطلقة، وعندما يتناقضان تتغلّب تعاليم هذا القانون على تعاليم القانون الأول. لذلك كان من العمير على أدولُف أن يبوح بالحقيقة إلى إلينور، "وأنا أتحدّث على هذا النحو رأيْت وجهها وقد غَمَرَتْه الدَمُوع فجأة، فتوقَفْت وتراجعت وأنكرت ما قلت وفَسَرت (الها الأمر)» (الفصل 4)، وفي الفصل المادس سعت إلينور كلَّ شيء حتى النهاية، فسقطت مغشياً الأمرا» (الفصل 4)، وفي الفصل الشامن كانت لمه تعلّه عليها، ولم يكن من أدولُف إلا أن طمأنها بشأن حبّه لها، وفي الفصل الشامن كانت لمه تعلّه لهجرها، ولكنة لم يَسْتَغِلْها: «أأستطيع معاقبتها على تهوّر دفعتها أنا إليه، ثم أبحث في ذلك لهجرها، ولكنة لم يَسْتَغِلْها: «أأستطيع معاقبتها على تهوّر دفعتها أنا إليه، ثم أبحث في ذلك المَهرَه بارد عن تعلّه حتى أهجرها بلا شفقة ؟» إن الشَفقة تسبق الرّغية.

وهكذا فإن أفعالاً قصصيّة منفصلة ومستقلّة، غالباً ما تقوم بها شخصيّات مختلفة، تكثف عن القاعدة المجرّدة نفسها، وعن الانتظام الإبديولوجيّ ذاته.

لقد أدخل أدب القرن العشرين عدّة تنقيحات جدّيّة على صُوَر السّببية القديمة، إذ سَغى في غالب الأحايين إلى الخروج كلّياً على سُلطانها. وحتّى عندما خضع إليها فإنه قد غيّر منها

أيّما تغيير. من جهة، لَشَدَّمَا قَلُلَ الكُتّابُ منذ نهاية القرن الماضي من الأهمّية المطلقة للأحداث الموصوفة. فبينما كانت المآثر والحب والموت تمثّل في السابق الميدان المفضّل للأدب، فإن الأدب توجّه مع فُلُوبير وتشيكُوف وجُويْس نحو ما لا معنى لله، ونحو ما هو يوميّ، حتّى لكَأنَّ سبيتة هِجَاءً للسّبيعة. ومن جهة أخرى استبدّلَ أدب استيهاميٌ في أصلِه سبية المنطق الصحيح بسبية لامعقولة، إنْ صحّ التعبير. إنّنا هنا في مجال السّبية المضادة، ولكنه أيضاً مجال السّبية وينطبق هذا على قصص كافْكا وكَمْبُرُ وقيتُش، (٢٥) كما ينطبق بشكل آخر على «أدب العبث» الحديث جدّاً. إنّها سبية مختلفة بطبيعة الحال أيّما اختلاف عن سبيّة بُوكَاتْشي.

وينبغي أن نتجنب، خلال معالجتنا للسّبية، حصرها فيما يمكن تسيّسة بالسّبية الصّريحة. نَمَّة اختلاف بين «رَمّى مُحَمّدٌ حَجْراً. تكثرت النافذة» وبين «تكثرت النافذة لأن محمداً رَمّى حَجْراً»، فالسّبية حاضرة في كِلا الحالتين، غير أنّها ليست صريحة ما عدا الحالة النّانية. وغالباً ما اعتمد هذا الفارق لتمييز الكّاتب الجيّد عن الرّدي، باعتبار أنّ الكاتب الرّديء يسْغى إلى السّبية الصريحة. لكن يبدو أنْ لا أساس لهذا الرّأي. قيل إن أدب الجماهير (البوليسيّ والخيالي ـ العلميّ وأدب الجاسوسية) يسّم بسببيّة بديهيّة وفظة. لكننا رأينا أن هامّات هو نموذج الكاتب الذي يحذف الإشارات ذات الصلة بباب السّبيّة.

وإذا ما انتظمت قصة منا وفق نظام سببي، واحتفظت مع ذلك بسببية ضنية، فإنها تجبر القارئ المُضَرَّر على إِتُمَام العمل الذي امتنع السارد عن القيام به. وبما أن هذه السببية ضرورية لإدراك العمل فإن على القارئ أن يُتمَّها، عندئذ يجد نفسه خاضعاً للعمل أكثر من خضوعه له في الحالة المعاكسة، فإليه يعود في الواقع إنشاء القصة من جديد. ولنا أن نقول إن كل كتاب يتطلّب قدراً معيناً من السببية يزود بها السارد والقارئ أحدهما الآخر، وتكون جهودهما متناسة عكسياً.

#### 2) النظام المكاني

إن الأعمال المنتظمة وفق هذا النظام لا تُسبَّى في العادة قِصَصاً. وقد كان هذا النَّمط الذي تَرِدُ عليه البنية أكثر انتشاراً في الشعر منه في النثر، ودُرِسَ بالخصوص في نظاق الشَّعر، وبصفة عامّة يمكن أن نُعَرَّف هذا النَّظام بأنه وجود ترتيب معيَّن لوحدات النصّ مُطَّردٌ بشكلٍ

متفاوت. وتصح العلاقة المنطقيَّة، أو الزمنيَّة في مرتبة أدنى، وقد تختفي. إن العلاقات المكانية بين العناصر هي التي تكون الانتظام. (وهذا «المكان» يجب، بطبيعة الحال، أن يُستعمل في معناه الظيِّق وأن يُعين مفهوماً نابعاً من النص) والقصيدة الموالية تُبيِّنُ وجُها أولاً من وجُوه النبة المكانية :

### lyslyslyslyslys lyslyslyslys lyslyslyslys lyslyslyslys lyslyslyslys <sup>(76)</sup>lyslyslyslyslys

إن هذا النص الذي يتكون ترتيبه من انتظام الحروف، ليس بطبيعة الحال، إلا تجسيداً ساذجاً نوعاً مَا لمبدإ أساسي من مبادئ الشّعر. ولنا أن نذكر هنا بكل الرسوم المخطوطة الاحرف كأن نفكر في ضوية النرد(٢٦) وأن نفكر أيضاً في خطيبات(٢٥) أبولينير، والأهم من ذلك هو الجناس الإبداليّ، وهي نصوص تكوّن بعض حرّوفها كلمة معيّنة، لا كما هي جنباً إلى حنب فقط، بل كذلك عند انتزاعها من موضوعها ووضعها في نظام مختلف. وترسم هذه الأحرف التي تحيل على أحرف أخرى، أو الأصوات التي تحيل على أصوات أخرى، مكاناً منا على مستوى الذال.

وقد قام رومان ياكبسون بالدّراسة الأدق للنظام المكاني في الأدب، فبين في تحاليله الشعر أن كلَّ طبقات الملفوظ، بدءاً من الفونيم وساته التمييزيّة، ووصولاً إلى المقولات النّحويّة والمجازات، يمكن أن تندرج في انتظام مركّب حسب تناظر أو تدرّج أو تناقض أو تواز، الخ... مُشكّلةٌ بمجموعها بنيةٌ فضائيةٌ حقيقيّة، وليس من باب الصدفة مع ذلك أن النّقاش الذي خصصة ياكبسون للتوازي قد شُفعَ بإحالة على الهندسة، وأن صياغته الأكثر تجريداً لوظيفة الشّعريّة، اتخذت عنده هذا الشكل: «في كل مستويات اللّسان يَكُمنُ جوهر التقنيّة الغنية الخاصة بالشعر في الرّجوعات المتكرّرة...».(٢٥) وتدلّ عبارة «كل المستويات» دلالة

ا و السي هذا نوى طال مشجب let P Garnier, «Poèmes architectures», Approches, 1, 1965. المتحد على المتحد المتحد المتحد المتحدد المتحدد

 <sup>---</sup> قصيدة للشاعر ملاؤسي Mailarme يحتل فيها التوريع العضائي أهنية كبيرة (م).
 --- ديوان شعر الأتوليبير يتميّر أيضاً بتشكيله الطوتوغرافي المتميّز فحات بعض قصائمه في شكل لوحمات ورسوم تشداحل فيهم.

<sup>&</sup>quot;> ديوان شعر لاتولينير بيتميتر ايضا بتشكيله الطوتوغرافي الفتميّز فحاءت بعض فصائده في شكل لوهمات ورسوم تشداخل فجه الأحرف بالأشكال الهندسيّة (م).

anagramme \*

R. JaKobson, Questions de poétique, Scuil, Paris, 1973, p. 234 (ت. الله أخرى تستبد إلى المبادئ نفسها عبد R. Ruwet, Langage, musique, poésle, Scuil, Paris, 1972 وبعيد تتعاليل أخرى تستبد إلى المبادئ نفسها عبد 1972 المبادئ الله المبادئ المب

واضحة على حضور العلاقات المكانية حضوراً دائماً. يمكن لقصة برمتهاأن تخضع أيضاً إلى هذا النظام بقيامها على التناظر والتدرّج والتكرار والنقيضة، الغ... وهو تشبيه مكاني أقام عليه بُرُوسُت الحجّة في وصف عمله الكاتدرائية.

ويتَجه الأدب اليوم نحو قصص من نوع مكاني وزمني على حساب السّببيّة. فكتاب من قبيل مأساة لِفِيلِيب سُولِيرْس<sup>(60)</sup> يستخدم في علاقة متشابكة ومركّبة هذين النظامين مبرزأ زمن الكتابة ومراوحاً بين نوعين من الخطابات يضطلع بهما «الأنا» و«الهو». وتنتظم أعمال أخرى حول المراوحة بين سجّلات لفظيّة أو مقولات نحويّة وشبكات دلاليّة، الخ...

إن المزج بين هذه الأنظمة هو ما نجده حقاً في الأدب. فالسّبيّة المحض تحيلنا على الخطاب النفعيّ والزمنيّة المحض تحيلنا على الأشكال الأساسية للتاريخ (العلم) والفضائية المحض تُحيلُنا على المُقتطع الحرفيّ(81) (Logatome letriste). أفّلا نلمس هنا سبباً من أسباب المصاعب التي تعترضنا عندما نحاول الحديث عن بنية النص ؟

# 6 - المظهرُ التَّركِيبيُّ : التَّركِيبية السَّرُدِيّة

سنقتصر في الفصلين المواليين على نوع واحد من الانتظام التركيبيّ، أي الانتظام الـذي يميّز القصّة الميثولوجية.

لقد افترضنا منذ البداية أن موضوعنا في هذا الفصل سيكون هو العلاقات بين الوحدات السردية فيما بينها. ويجب أن نرى الآن عن قرب طبيعة هذه الوحدات. سنميز لهذا الغرض بين أنماط ثلاثة، منها الوحدتان الأوليان عبارة عن أثنية تحليلية، والثالثة معطاة اختبارياً، وهي الجملية والمقطع والنّص على وجه الخصوص، وسنتناول بعض الأقاصيص من الديكاميرون على سبيل المثال حتى نتبين هذه المفاهيم.

1) لقد كان التوصّل إلى أصغر وحدة سرديّة قضيّةً طُرِحَتُ على أحد رُواد الشكلانيين وهو مؤرخ الأدب ألكسنْدر فسُلُوفْسُكِي، وقد اعتمد لتسميتها لفظة حافز المقتبسة من شعريّة الفلكلور، ووضع لها التعريف الحدسيّ الآتي: «أعني بحافز الوحدة السّرديّة الأبسط التي

Philippe Sollers (80

<sup>(8)</sup> ترجمنا lettriste بـ «حرفي» ترجمة وقتية لا تغيي بالعاجة لأنها نسبة إلى مدرسة طلبعيّة في الأدب الأوروبي فادى أصحابها إلى الاعتمام بالمظاهر التكفيّة من العمل الأدبي وبالخصوص إلى اعتماد المحاكمات les enomatopées والعلاممات التصويريّة les idéographiques في أشعار حالية من العمنى قالباً (م).

تستجيب بطريقة تصويرية إلى مختلف تساؤلات الذهنية البدائية أو التساؤلات المتعلقة بالحفاظ على التقاليدة، ومن الأمثلة التي تُضرب على الحافز: اختطف التنين ابنة الملك. لكن بُرُوب، رغم اقتباسه من أعمال فِسْلُوفْسْكِي، نقد أسلوبه هذا في النظر، فمثل هذه الجملة ليست بَعْدُ من الوحدات التي لا تقبل التجزئة، إذ أنها تتضن ما لا يقل عن أربعة عناصر: التنين والاختطاف والإبنة والملك! ولتدارك النقص أدْخَل بُرُوب مقياساً انتقائياً إضافياً هو الثبات والتحوّل، لقد تفطن إلى أن العنصر القار في خرافة الجنيات الرّوسية هو الاختطاف، في حين أن العناصر الثلاثة الأخرى متحوّلة من خرافة إلى أخرى، وأعلن أن العنصر الأول هو الذي يستحق لوحده الم وظيفة فأصبحت عنده الوحدة الأساسية.

لكن بُرُوب، بإدخاله مقياسُ الثبات والتحوّل، وجد نفسه مُرغماً على الخُرُوج من مجال الشعريّة العامّة والدّخول في مجال شعريّة جنس أدبي خاص (خرافة الجنيّات بل الخرافات الرّوسيّة). ولنا أن نتصوّر أيضاً جنساً أدبياً آخر يكون الملكُ فيه ثابتاً والعوافرُ الأخرى متحوّلة. ولتجنّب ما آخذَ به بُرُوب فسُلُوفُسْكِي دون أن ننساق مع ذلك وراء شعريّة «شاملة». ويبدو لنا من الأجدى اختزالُ «الحافز» الأصلي إلى سلسلة من الجُمل الأساسية بالمعنى المنطقي للكلمة (82) ومثال ذلك :

أ فتاة صغيرة. أ . أ

ب أبُ أ. ت التندن

ت يختطف أ.

سنسمي هذه الوحدة الدنيا جملة سردية. وبطبيعة الحال، تتضن الجملة نوعين من المكوّنات اصطلحنا على تسميتها تباعاً به: فاعلِين (٥٥) (أ، ب، ت) ومسانيد إليها (اختطف، أن تكون الفتاة صغيرة، التنبين، الخ...).

إن الفاعلين وحدات ذات وجهين. فهي من جهة، تسمح بالتعرف على العناصر الموضوعية بشكل دقيق في المكان والزمان. وهي وظيفة مرجعية تضطلع بها في اللغة الطبيعية أساء

<sup>(82)</sup> يقصد طودوروف المعنى المنطقي لـ proposition وهو منا تؤديمه في العربية كلمة «قضيّة» إلا أنشا فضلها غض النظر عن الإشارة وأفررنا لعظة جملة وهو ما لا يتناقض مع سعي الشعريين البنيويين إلى بناء ما أسؤوه به «نحو القصص» أو ما شي هنا به «التركيبية الشردية» (م).

<sup>83)</sup> يبدو أن لفظة "فناعل، فناعلون» تؤدي بموجب صبغتها معنى actant أي النساهم والمشارك في العمل القصصي لذلك أقر زاها هنا. [م].

الأعلام (وكذلك التعابير التي يُصاحِبُها اممُ إشارة). يمكن لنا، دون أن نغير شيئاً من الصورة السّابقة، أن نضع «مريم» مكان أ و«زيد» مكان ب، الخ... وهذا بالضبط ما يقع في القصص الحقيقية، حيث يطابق الفاعلون عادة (وليس بصفة مطلقة) كائنات فرديّة، بل وإنسانية. وهي من جهة أخرى، تحتل بالنسبة للفعل مكانة معينة. ففي الجملة الأخيرة أعلاه مثلاً ب فاعل و أ موضوع. إنها الوظيفة التركيبية للفاعلين التي لا تختلف من وجهة النظر هذه عن الوظائف التركيبية الخاصة باللغة، والتي يُعبَّرُ عنها في لغات عديدة في شكل حالات (ومن هنا جاء أصل لفظة «فاعل»). (84) وأهم الفاعلين، القائمين بأدوار، حسب أبحاث كلود بريمون (65) هم العاملُ\* والجامِدُ\*. وكل واحد منهما يُخصَصُ طبقاً لثوابت عديدة : الأول من حيث هو موتفيد وضحية.

وللمسانيد إليها، بمختلف أنواعها، أن تتعدد لانها تطابق كل ما في المعجم من تنوّع. لكن اتّفق منذ أمدٍ على تحديد قسمين كبيرين من المسانيد إليها بباختيار علاقة مسند إليه بالمسند إليه السابق له، مقياساً تمييزياً. وقد صاغ تُوماشِفْسْكِي على هذا النّحو التّمييز الذي ينطبق بألفاظه على الحوافر: «إن الخرافة (أي القصّة) تمثّل الانتقال من وضعيّة إلى أخرى (...) والحوافز التي تغيّر الوضعيّة تُمثّى حوافز حركيّة، وتلك التي لا تغيّر منها شيئاً تُحمّى حوافز سكونيّة». ويوضح هذا الزوج التقابلي التّمييز النحويّ بين الصّفة والفعل (اعتبرنا المصدر هنا بمثابة الصّفة)، ولنضف أن المسند إليه النّعبيّ يُقدَّم على أنه سابق لعملية السّميّة، في حين أن المسند إليه الفعليّ مُزَامِنٌ لهذه العلمية نفسها، وكما يقول سّابّير إن الأول «حادث».

ولنأخذ مثالاً يسمح لنا بتبيين «أقسام الخطاب» السردي هذه. تستقبل بيرونيل عشيقها في غياب زوجها وهو بنّاء فقير، ولكن هذا الزوج عاد في يوم من الأيّام باكراً. فأخُفَت بيرونيل عشيقها في برميل. وعندما دخل الزّوج قالت له إن رجلا يريد شراء البرميل، وإنه الآن يفحصه. فصدّقها الزّوج وفرح بالبيع. وذهب ليحك البرميل بُغْيَة تنظيفه. في تلك الأثناء يداعب العشيق بيرونيل التي أدْخَلت رأسها وذراعيها في فتحة البرميل فسَدته (VII) 2).

<sup>84)</sup> يقتمد طودوروف نطبيعة الحال، الصّلة بي cas و actant وهو ما لا تؤدّيه اللغة العربية بداعة (م).

Claude Bremond (85

agen: \*

pattent \*

بإمكانها أن تتّبع ميولها الطبيعيّة.

إن يُيرُونِيل والعشيق والزَّوج هم عامِلُو هذه الحكاية، وبوسعنا أن نرمز إليهم به أ وب وت. وتدلَّنا كلمتا عشيق وزوج، إضافة إلى ذلك، على حالة معينة (شرعية العلاقة مع يُيرُونِيل التي توضع هنا موضع شك). إنهما يعملان وظيفياً عَمَلَ نعْتَيْن. وهذان النَّعتان يصفان الحالة الأصليَّة، فييرُونِيل زوجة البناء، وليس لها الحق في أن تجامع رجالاً آخرين.

ثم يأتي خرق هذا القانون: تستقبل يُيرُونيل عشيقها. وطبعاً يتعلَق الأمر هنا «بفعُل» يمكننا أن نميه مخالفة (قانون منا) أو خرقه. ويؤدي هذا الفعل إلى حالة اضطراب، لأن القانون العائلي لم بعد محترماً.

وتوجد منذ تلك اللّحظة إمكانيتان لإعادة التّوازن. الأولى هي معاقبة الرّوجة الخائنة. لكن مثل هذا الفعل القصصي يعيد إقامة التّوازن الأول، في حين أن الأقصوصة (أو على الأقل أقاصيص بوكاتشي) لا تصف أبدا مثل هذا التكرار للنظام الأصلي. ففعل هعاقب، موجود إذن في صلب الأقصوصة (إنه الخطر الذي يترصّد يّيرونيل) لكنّه لا يتحقّق، ويبقى في حالة إضار. والإمكانية الثانية تتمثل في إيجاد وسيلة لتجنّب العقاب. وهذا ما تقوم به يّيرونيل، وتتوصّلُ إليه بتحويل وضعية الاضطراب (خرق القانون) إلى وضعية توازن (فاقتناء البرميل لا يخرق القانون العائلي). وبذلك يوجد هنا فعل جديد هو «زَوَرَ». والنتيجة النّهائية هي من جديد وجود حالة، وبالتالى صفة. لقد أقيم قانون جديد وإن لم يصرّح به، مفادًه أن المرأة

2) بعد وصفنا الوحدة الدُّنْيَا، أي الجملة، نستطيع العودة إلى مسألتنا الأصلية المتصلة بالعلاقات بين الوحدات الدَّنيا. ولنا أن نقول، منذ الآن، إن هذه العلاقات تتوزَع من حيث مضونها على مختلف الأنظمة التي عرضنا لها في الفصل السابق. إنها علاقات منطقية سببيّة أو إدْماجِيّة، الخ... علاقات زمنية تتابعية تزامُنيّة، وعلاقات ممكانية، تكراريّة أو تقابليّة، وما إلى ذلك. ولكنُّ للتوليف بين الجمل خصائصَ أخرى.

لابد أوّلاً من إقامة وحدة عُليًا. إذ أنّ الجُمل لا تكوّن سلاسل لا متناهية. إنها تنتظم في دورات يتعرّف عليها القارئ بصفة خدسية (إننا نشعر بوجود كلَّ تام) وليس يعسر على التّحليل الكشف عنها. وهذه الوحدة العليا تُسمّى متتالية\*. إن حدود المتتالية مؤسّومة بتكرار غير تامّ (نفضل أن نقول بتحويل) للجملة الأصلية. وإذا سلّمنا بمزيد من التيسير بأن هذه الجملة الأصلية تصف حالة هادئة، فإن ذلك يستتبع التسليم بأنّ المتتالية التاسّة تسالف دوماً

من خمس جملٍ فقط. إن القصة المثالية تبدأ بوضعية هادئة تجعلها قوّة مّا مضطربة، وينتج عن ذلك حالة اضطراب. ويعود التوازن بفضل قوة مُوجّهة وجهة معاكسة. والتوازن الثاني شبية بالتوازن الأوّل، ولكنهما ليسا متماثلين أبداً. يوجد، إذن، في القصة نوعان من الحلقات علقات تصف حالة (توازن أو اضطراب) وحلقات تصف الانتقال من حالة إلى أخرى. وهكذا نكون قد تعرّفنا على الجمل النعتية والجمل الفعلية، ويمكن للمتنالية بطبيعة الحال، أن تُقطع في وسطها (انتقال من التوازن إلى الاضطراب فقط، أو العكس) أو أن تُقطع إلى أقسام أصغ .(80)

إن قولنا «الانتقال من حالة إلى أخرى» (أو كما يقول تُومَاشِفُسْكِي «من وضعيّة إلى أخرى»)، يتناول الأحداث في مستواها الأكثر تجريداً. لكنَّ لهذا «الانتقال» أن يتم بوسائل مختلفة، وقد انكبَّ كُلُود بُريمُون في كتابه منطق القصّة (67) على دراسة تفريعات التخطيط الأصليّ المجرّد حيث حاول وضْع جَرْدٍ منظم لكلّ «الإمكانات السّرديّة».

تضم المتتالية كما حددناها، عدداً أدنى من الجمل، ولكن بوسعها أن تضم جملاً كثيرة دون أن يكون من الممكن مع ذلك تحديد متتاليتين مستقلتين، لأن كل الجمل لا تدخل في التخطيط الأساسي. وهنا أيضاً يقترح تُوماشفُسْكِي تمبيزاً أوّلاً (يطبّقه دوماً على «الحوافز» التي تشتمل عنده على المسانيد إليها والجمل في آن واحد): «إن حوافز عَمّل منا غير متجانسة، فالعرض البسيط للخرافة يكشف لنا أن بعض الحوافز يمكن أن تُهْمَلَ دون أن تُبُطِلَ مع ذلك تتابع السرد، في حين أن حوافز أخرى لا يمكن أن تحذف دون أن تُفسد الرّابط السببي الذي يجمع الأحداث، والحوافز التي لا يمكننا حذفها تُمتى حوافز مترابطة، وتلك التي يمكننا وإراحتها دون أن تُخِلُّ بالتتابع الزمني والسببي للأحداث حوافز حرّة». وتُلْمَسُ هنا التعارض الذي صاغه بارط بين «الوظائف» و«القرائن»، ومن البديهي أنّ هذه الجمل الاختيارية («حرة» «قرائن») ليست كذلك إلا من وجهة نظر بناء المتتالية، فهي عادة ما تكون من أكد ضروريات النّص.

3) ما يجده القارئ عن طريق الاختبار ليس جملة ولا متتالية، وإنّما هو نصّ برمّته، أيْ رواية أو أقصوصة أو مسرحيّة. لكنّ النّصّ يكاد يضمّ على الدوام أكثر من متتالية. وتوجد ثلاثة أنواع ممكنة من التوليف بين المتتاليات.

<sup>66)</sup> في كتاب Gerald Prince الم Agrammar of Stories, La Haye, Mouton, 1973 المقطع مماتـ للآ لمنا تعتبره بعن نصف مقطع إثلاث جمل لكن المسألة هنا مسألة اصطلاح ليس إلاً.

الحالة الأولى، مطردة في الديكاميرون، وهي التسلسل\* تحلُّ فيها متتالية برمَّتها محرِّ جملة من المتتالية الأولَى ومثال ذلك :

وصل بِرْغَمَان إلى مدينة أجنبية لأن مِسْيرْكان دعاه إلى الغذاء. وفي آخر لحظة ألْغَى مَسْيرُكَان الدّعوة دون أن يعوّض لِبِرْغُمَان خسائره، فإذا به يرغم على إتلاف مال كثير. ولكنه عندما لاقى يوماً مَسِّيرْكَان روى له حكاية بُريماس وقِس كلوني، لقد ذهب بُريماس إلى عشاء دعا إليه القس دون أن يكون من المدعوّين. فرفض القس أن يطعمه، ثم ندم على فعلته، فأنعَمَ على بُريمَاس ببركته. ففهم مَسَيرُكَان التعريض وعوّض لِبرغْمَان خسائرَه (١، ٦).

تتضمن المتتالية الرئيسية كل عناصرها الضَّررورية : حالة برغمان الأصلية، وتمدهوره، وحالة الضيق التي وجد فيها نفسه، والوسيلة التي وجدها للخروج من تلك الحالة، وحالته النهائية المشابهة للحالة الأولى. لكن الجملة الرابطة هي قصة تمثّل بدورها متتالية، وهذه هي تقنية التسلسل.

وللتسلسل وجوة أخرى طبقاً للمستوى الترديّ للمتتاليتين (المستوى ذاته أو مستوى مختلف كما في الحالة المذكورة). وطبقاً لنوع العلاقة الفرضية القائمة بينهما، كعلاقات الشرح السببي وعلاقة التراصف الغرضي، كما في تنازع القصص البُرهانيّة أو الأمثال أو الحكايات التي تتباين مع الحكاية السابقة. وبوسعنا أخيراً، كما لأحَظ شُكُلُوفُسُكِي «أن نرويّ أقاصيص أو خرافات لتأجيل تنفيذ فعل ما». ومثال شهرزاد هو الذي نستتخضره على الفور في أذهاننا.

ويمثل التسلسل إمكانية أخرى من إمكانيات التوليف. وتوضع المتتاليات في هذه الحالة، الواحدة تلو الأخرى عوض أن تتداخل. وهذا شأن الأقصوصة السابعة من اليوم الشامن: تترك هيلين رجل الدين المتيم بها في الحديقة طوّال ليلة شتاء (المتتالية الأولى)، ويحتجزها رجل الدين بعد ذلك عارية في برج طوال يوم حارً من أيّام الصيف (المتتالية الثانية). للمتتاليتين بنيّتان متماثلتان. ويتضح التماثل بتقابل الظروف الزّمكانيّة. وللتسلسل كذلك عددة أنواع فرعية دلالية وتركيبية. فشكلوفُسُكِي يميّز، مشلا، «النظم» حيث يقوم البطل الفاعل عينية بمغامرات عديدة (من نوع Gil Blas) و«البناء المتدرّج» أو توازي المتتاليات الخ...

والشكل الثالث من التوليف هو التناوب أو (التضافر) الذي يضع تارةً جملة من المتتالية الأولى، وطوراً جملة من المتتالية الثانية. وفي الديكاميرون أمثلة قليلة على هذا.

(انظر مع ذلك ٧، 1). ولكن الرواية تعتمد كثيراً على هذا البناء. وهكذا تتناوب في العلاقات الخطرة حكايات السيدة تُورُقِيل وحكايات سيسيل، وهذا التناوب يستدعيه الشكلُ التراسُلِيّ للكِتّاب. ولهذه الأشكال الثلاثة الأساسية أن تمتزج فيما بينها، وهو أمرٌ مسلم

## 7 م المظهّرُ التّركيبي : تخصيصات ورُدُود أَفْعال

علينا بعد هذه النظرة الإجمالية أن نعود إلى بعض مظاهر المسانيد السّرديَّة التي صتنا عنها إلى حدّ الآن.

الأخرى. والحال أن نظرة، ولو سَطحية، تجعلنا نلاحظُ قَرابةٌ بين بعض الأفعال، وبالتالي

1) إنَّ وصفنا السابق بمكن أن يُوهم بأن كلِّ مسنَّد بختلف اختلافاً تبامًّا عن المسانسد

إمكانية تقديمها على أساس أنها فعل واحد له أشكال عديدة، وقد قام بُرُوب بمحاولة أولى في هذا الاتجاه باختزاله كل الخُرافات في إحدى وثلاثين «وظيفة» فقط. ومع ذلك فإن هذا الاختيار الذي يبدو اعتباطياً لهذا الرّقم لم يُقنع قُرّاءَه. إنه رقم كبيرٌ جداً وصغير جداً في أن واحد. فهو صغيرٌ جداً إذا سَلَمنا بأن كل الأفعال الممكنة يجب أن تؤدّي بموجب تجميعات اختبارية إلى واحد وثلاثين فعلاً فقط، وهو رقم كبير جداً إذا نحن لم ننطلق من تسوّع الأفعال، بل من نموذج أوليات، وقد أصبحت الإشارة إلى إمكانية جمع وظائف عديدة في وظيفة واحدة مع الحفاظ على اختلاف هذه الوظائف قاساً مشتركاً بين كلّ من نقد بُرُوب.

وفي اللغة يُعبَّر عن هذه المقولات التي تسمح في أن واحد بتخصيص فعل من الأفعال والإشارة إلى السّمات التي يشترك فيها مع أفعال أخرى بأواخر الأفعال والظروف أو الحرّوف. وأبسط مثال وأكثره شيوعاً هو النّقْي (مع وجهه الآخر التعارض). فعندما نقول : برغمان ثريًّ ثم فقيرٌ ثم ثريًّ مرّة أخرى، فإنّه من المهمّ ألاّ نرى في ثريًّ وفقير مسندين قائمين بذاتيهما بل شكلين لمسند واحد، أحدهما إيجابي والآخر سلبي.

وقد كتب ليفي سُتْرُوس مشلاً : «يمكننا أن نصالج «الاختراق» على أنه عكس «التحريم»

و«التحريم» على أساس أنه تحويل سلبي «للإجبار»».(88)

إنّ النّفي يعود إلى ما يمكن أن نسبّه «بمنزلة» الفعل. وثمّة مقولة لفظية أخرى هي المظهر. فالفعل يمكن أن يُعْرَضَ علينا في بدايته أو أثناء صيرورة وقوعه أو من حيث هو إنجاز (تسمَّى هذه المظاهر في النّحو بالشروعي والمتدرّج والنّهائي). والأهمّ من كل ذلك بالنسبة للسّرد مقولة الصيّعة. لاحظنا مثالاً لهذه المقولة في حكاية بيرونيل التي يقوم فيها تحريم الزّنا بدور أساسي. وهل التّحْرِيمُ إلا قضية ذات منزلة سلبيّة ملفوظة في صيغة الأمر (محب علمك ألاً...») ؟

ويبدو لنا هذا النّمط من التّخصيص طبيعياً عندما نجده في نحو اللّسان. لكن يجب أن نتفطّن إلى أنّ أيَّ ظرف يفيد الحالية يضطلع بدور مماثل. وبوسعنا أن نصف الأفعال على أساس أنها نُفُذَت بصفة «جيدة» أو «سَيّئة» متوصلين بذلك إلى ساتها المشتركة. وعلى العكس من ذلك، لنا أن نخصص الفعل ذاته بحسب كونه نُفَّذ بهذه الطريقة أو تلك.

وليس مثل هذا التحليل المنطقي (وهو منطقي أكثر منه نعوي رغم ما قد يبدو عند الوهلة الأولى) مُجرد زُخْرُفِ للكتابة. فهو يسمح لنا بدفع التحليل إلى حدود وَحَدَاته التي لا تقبل التقسيم، وهذا شرط ضروري لكل وصف جدى.

2) من البديهي أن ندرس المسانيد بواسطة هذا التجميع والتبويب اللذين يؤديان إلى صياغة مقولات من شأنها أن تُعَدِّلُ (أو تخصِّص) المسند الأصليِّ. وتوجد طريقة أخرى لتجميع المسانيد طنقاً لطبعتها الأولية أو الثانوية، لا طبقاً لصغتها.

حقاً، توجد أفعال أوليَّة لا تفترض وقوع أي فعل آخر. ولكيُّ نعودَ، على سبيل المثال، إلى حالة سبق ذكرها، يمكن أن نكونَ على علم بأن التنيّن قد اختطف مريّم دون أن نعرف أنها ابنة الملك. فمثل هذه القضايا تتابع وتتسلسل في بعض الأحايين تسلسلاً سبيياً. ولكن لا شيء يحول دون وجُودها كذلك مفصولة عن بعضها بعضاً. وليس هذا هو الشأن في فعل من قبيل «عَلِم» نفسه. فأنتَخَيَّلُ أَنَّ زَيْداً يعلم باختطاف مريم، فهذا الفعل سيّنمت بأنه ثانوي لأنه يفترض وجود قضية سابقة هي : شخص معين يختطف مريم. ويمكننا بشيء من التجوّز في معنى الكلمات أن نتحدث في الحالة الأولى عن أفعال وفي الثانية عن رُدُود أفعال. وردود الأفعال هذه تَبْرَزُ دَوْماً وبالضرورة إثر فعل آخر.

فهل يمكننا أن نقوم بتعداد منطقي لردود الأفعال جميعها ؟ إننا في الحقيقة قمنا بذلك مرّة. وليس من باب الصدفة أنْ ظهرت لفظة «عَلْم» في الفقرة السّابقة مرّتين. مرّة منسوبة إلى «نحن» (القارئ) ومرّة أخرى منسوبة إلى «زَيْد» (الشخصية). فكما أننا ننهسك نحن في عملية

بساء للتخيل انطلاقاً من الخطاب فإنه على الشخصيات، هذه العناصر المُتَخَيِّلة، أن تبني بالطريقة ذاتها، انطلاقاً من الخطابات والأدلة المحيطة بها، عالمها المدرَك. كل تخيل يتضرن إذن في صلبه تمثيلاً لعملية القراءة نفسها التي تُخْضِعَهُ إليها. إن الشخصيات تَبْنِي واقعها انطلاقاً من الأدلة التي تتلقاها تماماً كما نبني نحن التَّخيلَ انطلاقاً من النَّص المقروء، فَتَمرُنها على العالم يصور ذاك الذي يجب أن نَفْعَلَ بالكتاب.

سنجد هذا، إذن، كلّ المتولات التي صُغناها في وصفنا «للمظهر اللفظي» من العمل الأدبي. وبوسعنا أن نعتمده في تدفيق نعطية المسانيد السّردية. ولناخذ الزمن مشالاً على ذلك، فكما أننا نحن القراء نستطيع أن نعلم بفغل معين قبل أو بعد اللّحظة التي أنجز فيها تخيلياً (استقبال أو استرجاع) فكذلك لا تكتفي الشخصيات بعيش فعل منا، ولكنها تستطيع أيضاً أن تتذكّره أو أن تسقيطة. ثمة عديد من «ردود الأفعال» التي لا توجد إلا مُمتطينة ظهر أعنال أخرى إن صح التعبير، بل توجد مسانيد عديدة متصلة بهذا اللّعب مع الزمن بحسب علاقتها بالذات اللافظة وبدرجة استحسان الفعل المعني، الخ. ومثال ذلك أن الإسقاط أو التقرير فعلان تضطلع بهما هذه الذات ولا يحيلان إلا عَلَيْهَا، وبالمقابل فإن الوَعْدَ أو التهديدة يتعلقان أيضاً بمَنْ يوجّه إليه الحديث، وفي أفعال من نوع يَرْجُو أو يَخْشَى لا يرتبط مصير الأحداث بالذات اللافظة.

وإذا ما تناولنا قضية بث الأخبار في صلب التّخيل فإننا نجد من جديد مقولات الصّيغة. يمكن هنا أن تُنقَلَ الأشياء أو أن تُقال أو أن تُرْمَمَ بوفاء نسبي، وباتخاذ مسافة منها بعيدة أو قريبة (وفي العالم المتخيّل يمكن لعملية نقل الأشياء التي هي رَدُّ فعل أن تُكتبى أهمية عردية تفوق أهمية عيشها).

لكن رُدود الأفعال الأكثر تنوعاً وتعدداً ترتبط بمختلف المقولات التي كشفنا عنها ضن الرؤية.

والحالة الأبسط هي حالة الوهم أو الخبر الكاذب والتخلّص منه. نحن نتذكّر فِعْلَ يَيرَنِيل الفطن الذي جعل وضعية الزّنا قَنْقَلِبُ إلى وضعية شراء برميل. وقد بوّبَتْ الشّعرية الكلاسيكية الفعلَ الإضافي، المتمثل في إعادة التأويل وفي كشف الحقيقة (كشف وجه من وجوهها على الأقلّ)، في باب التّعرّف. وإليك الصّياغة الأرسطوط اليسيّة لهذا: «إن التعرّف كما تدل على ذلك التّمسية نفسها، مرور من الجهل إلى المعرفة...،(68) وينتج عن ذلك أنْ

التعرف يطابق مرحلتين من مراحل الفضول. فهو في البداية لحظة "جهل"، ثمّ فيما بعد، لحظة «معرفة». وفي هاتين اللحظتين، هما بالنسبة إلينا قضيتان، استحضارً للحدث نفسه. أما في المرّة الأولى فقد أخطأ شخص معين التأويل، وفي ذلك فعل ثانوي أو ردّ فعل. والأمثلة الأكثر تسواتراً على هسذا تتعلق بهسويسة الشخصيسة في المرة الأولى تسوهمت إيفيجيني أن أورشت شخص آخر، وفي المرة الثانية عرفته، ولكن تلاحظون أنه ليس من المتحتم اختزال التعرف في مجرد الكثف عن هوية حقيقية. فكل تبيين لفعل معين، أوّل في البداية تأويلاً خاطئاً، يساوي «تَعَرُفاً» منا. ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للجهل الذي يستَتْبع «ردّ فعل» هو التعلم،

وإَذْ نقول إِنْ للشخصية أَن «تَخَافَ» أو أَن «ترُجُوْ وقوعَ حدث مَّا فإنَّنا لا نحتفظ بغير القيمة الزمنية لردود الأفعال هذه. والحال أنها تَسْتَثْبِعُ بالطبع، وفي الآن نفسه، حُكُماً تقويمياً، وانطباعاً يمكن أَن يتَخِذا شكلاً آخر غير شكل التقسيم إلى «خَيْر» و«شرّ». وأخيراً فإن مجرّد انتقال فِعْلِ مَّا من حالته الموضوعية إلى ذاتية الشخصية يعني وجودَ رؤية معينة. «فيّبرُونِيل تخون زوجها» فِعْلَ وه يَعْتقد الزّوجُ أَنْ بّيرُونِيل تخونه « ردّ فِعْلِ (لكنّه لم يُنْجَزُ في أَقصُوصة بوكاتشي).

وعلى هذا النّحو، فكل ما يُمْكِن أن يبدو مجرّد طريقة تقديم في مستوى الخطاب يتحوّل إلى عنصر غَرضى في مستوى التّخيل.

وإنّه لمن المهم أن نرى الفرق بين التخصيص وردّ الفعل. ففي الحالة الأولى يتعلّق الأمر بالأشكال المختلفة للمسند الواحد. ويتعلّق في الثانية بنمطين من المسانيد المختلفة، ابتدائية أو ثانوية، وأفعال أو ردود أفعال. فعضور هذا النّمط أو ذاك من المسانيد وموقمه يؤثران أيّما تأثير في إدراكنا للنّص. فأيّ شيء مثل ردّيُ الفعل هذين أبْعَثُ على المدّهشة في قصة من قبيل La quête du Graal ؟ فمن جهة، يُعْلَنُ عن كلّ الأحداث التي ستقع مسبقاً، ومن جهة أخرى منا إن تقع الأحداث حتى تَتقبّل تأويلاً جديداً في قانون رمزيً معين. إن أدب نهاية القرن التابع عشر شُغِفَ أيّمًا شَغف بتقديم عملية التعرّف. وقد بلغت هذه الطريقة أوْجَهَا مع كاتب مشل هنْري جيمس أو بَارُبّاي دُورفِيلِي (٥٠) حيث لم تعد تُحكّى لنا في الغالب إلا عملية التعلم دون أن نعلمَ شيئاً، لأنّه لا يوجد ما نعلمه أو لأنُ الحقيقة لا يُمكنُ معرفتُها. ومثل هذه النصوص تحقق بدرجة شديدة التّميز هذا «التّرصّد»، وهو نصيب كل أدب، فالكِتابُ مثل الغالم يجب أنْ يُؤولُ.

## \_

1. الشُّفرية والتَّاريخ الأُدبي

## آفــاق

لقد ذكرنا منذ البداية علاقة التكامل بين الشعرية والنقد. والآن علينا، وقد فرغنا من وصف النص الأدبي، أن نسعَى لمقارنة الشعرية بالعلوم الأخرى التي درجت على أن تتقاسم محال الأدب.

ولْنُقَارِنْهَا فِي البداية بالشاريخ الأدبي، ولكن لكيُّ يتسنّى لنا القيام بهذه المقارنة

علينا أن ننظر عن كثب فيما نعني بهاتين الكلمتين. لقد كتب تينيّانوف سنة 1927 مبيناً اللّبس الذي يكتنف هذا المصطلح قائلاً: «إن وجهة النّظر المعتمدة لتَحَدَّدُ نوعَ الدّراسة، ونميز فيها بين وجُهْتيْ نظر أساسيتين: دراسة نشأة الظواهر الأدبيّة ودراسة التّحوّليّة الأدبيّة، أي دراسة تطوّر السلسلة». سننطلق من هذا التّمارض ولكنّما مستعدّون لأن نمنحه معنى مغايراً لما نجده عند تينيّانوڤ.

لقد اعتبر الشكلانيون نشأة العمل ظاهرة خارجة عن نطاق الأدب تقوم بدور علاقة بين «سلسلة» أدبية و«سلسلة» أخرى. ولكن مثل هذا التأكيد يصطدم باعتراضين، أوّل من صاغها، وهذا أمرٌ غريب، هو تينيانوڤ نفسه، فقد بين في دراسة له حول «نظرية المحاكاة الساخرة» استحالة الفهم العميق لنص من نصوصِ دُوستُويفُسكي دون العودة إلى هذا النص أو ذاك من

نصوص غُوغُول. وعلى إثر هَذَا العمل بدأت الأبحاث حول ما أَمْمَيْنَاهُ هنا بالسّجلَ «المتعدد القيم» (أو الحواري). وتبعاً لذلك، لا تنفصل النّشأة عن البِنْية، كما لا ينفصل تاريخ إبداع كتاب مًا عن معناه. فإذا ما غابت عنا وظيفةُ المحاكاة السّاخرة لنص دُوسْتُو يُفُلُكِي (وهي تبدو لأوّل وهلة مجرّد عنصر من عناصر النّشأة) فإنّ ضرّراً كبيراً يلحَقُ بفهمنا له.

وقد بين تينيانوف في دراسة أخرى جاءت بعد بضع سنوات، وتتعلق «بالحدث الأدبي»، استحالة وضع حَدُ لا زمني ولا تاريخي لهذا المفهوم. فهذا النّوع أو ذاك من الكِتابة (اليوميات الخاصة مثلاً) يعتبر حينئذ جزءاً من الأدب في عصر معين، ويعتبر خارجاً عنه في عصر آخر، وخلف ملاحظة القُصُور هذه، تَفرض أَطْرُوحَة أُخرى نقستها (ولكن تِينيًانُوف لم يصغها) تقول بأن للنّصوص غير الأدبية أنْ تقوم بدور مصيريًّ في تكوين عمل أدبي منا.

إذا جمعنا هاتين الخُلاصتين، المنفصلتين معاً، وجب علينا بداهة أن نُعيدَ النَظر في الحُكم الأول الذي يعتبر النَشأة حدثاً خارجياً جديراً باهتمام علماء النفس وعلماء الاجتماع لا باهتمام رجل الأدب. وكلما قطعنا في النَشأة شوطاً لا نجد إلا نصوصاً أخرى ونتاجات لغوية أخرى. ومن العبير أنْ نتصدر ضنها تقسيماً معيناً، أيجب أنْ نَقْصِي عَوَاملَ لغوية توجّه نشأة رواية من روايات بَلْزَاكُ ؟ ونقصِي كتابات أولئك الذين لم يكونوا كتّاباً وإنّما كانوا فلاسفة وأخلاقيين وكتاب مذكرات ومسجلين لوقائع الحياة الاجتماعية ؟ أو حتى هذا النص المجهول الكاتب والحاضر مع ذلك أيما حضور، وهو النّص الدي يملأ الصحف وكتب القانون والأحاديث اليومية ؟ وهذا هو الشأن في العلاقة بين أعمال كاتب من الكتّاب. ونحن اليوم متفقون على اعتبار العلاقة بين قصيدتين لشاعر واحد «مفيدة». ولكن هل يمكننا التغاضي عن العلاقة بين هذه القصيدة ذاتها وبين استحضار لموضوعها ـ وَلنَفْتُرِض أنه يناقضها ـ أو استحضار لمُعْجمِها في رسالة اخوانية (لمجرّد أنها غير «أدبية») ؟

إنّنا لا نستطيع التّفكير في عما هو خارج» اللغة، وخارج الرّمزي، أيْ في «برّانيتهما». فالحياة هي كتابة حياة والعالم هو كتابة مجتمع. (1) ولا يُمكننا أبداً أن نبلغ حالة «خارجة عن الرّمزي» أو «ما قبل لغوية». وكذلك فالنشأة ليست «خارجة عن الأدب» وإنّما يجب أن نعترف بأن المصطلح ذاته ما عاد في هذه اللحظة ملائماً. فلا نشأة للنّصوص انطلاقاً مما ليس نصوصاً، وكلّ ما يوجد دائماً إنّما هو عمل تَحويلٍ من خطاب إلى آخر، ومن نص إلى نص.

 <sup>1)</sup> في النص الغرنسي نجد bio-graphie و socio-graphie. وحتى يبؤدي النّص العربيّ هذا السلاعب اللّغظي ركّنزما على كلمة graphie و socio-graphie. وخلك ما أراد طوبوروق إبرازه. فغرضه التّأكيد على أننا نوجد داخل النّمة وعلى أن تفكيرما لا يكور الا بها وداخلها (م).

إنّ الفرق بين النشأة والتحولية ليس إذن في درجة «جُوَّانيتهما» للأدب، بل إنّه مُوَازِ لتمييزِ كُنّا قدْ بَسَطناه بين النّقد (أو التَّاويل) والشّعرية، لأنّه من البديهي أن الأعمال لا تتنوع وإنّما التّنوع في الأدب. وعلى العكس من ذلك فإن المسألة لا تتعلق إلاَّ بالأعمال عندما نتحدث، كما فعلنا سابقاً، عن النشأة.(2)

إنّ دراسة التّحولية إذن جزء أساسي من الشّعرية، بما أنّها تُعْنَى مثلها بالمقولات المجرّدة للخطاب الأدبي لا بالأعمال الفردية. ولنا، من هذا المنظور، أن ننتظر دراسات تتناول كُلُّ تَصَوَّرِ من تَصَوَّرات الشّعرية، فنضف تطوّر الحبكة ذات السّبية النّفسية، أو تطور الرّوى، أو تطور سجلات الكلام واستعمالاتها في الأدب. ولن تكون هذه الدراسات، كما نرى، مختلفة نوعياً عن تلك التي رأيْنَاها مندرجة في مجال الشعرية ويختفي، في الآن نفسه، التعارض المفتعل بين «البنية» و«التاريخ». فلا يمكن أن نصف التّطور الأدبي إلا في مستوى البننى، ومعرفة التّحولية، بل إنّها السبيل الوحيد الذي يتوفر لدينا كي نظرقها.

وهنا يظهر من جديد مفهوم الجنس الأدبي. ويحتاج تصور الجنس الأدبي، شأنه في ذلك شأن تَصَوَّر التّاريخ الأدبي، أن يخضع بداءةً إلى اختبار نقدي. وبالفعل فإن الكلمة تنطوي على واقعين متمايزين يخصص لهما لأمر(3) في كتابه المذكور مصطلحي تمنط من جهة، وجنس أدبي (بالمعنى الضيق للكلمة) من جهة أخرى.

يتحدّدُ النمط كالتحام لجملة من مميزات الخطاب الأدبي تُعْتَبَر هامة بالنسبة للأعمال التي تعترضنا فيها. ولا يقدم النمط لنا أيُّ واقع خارج التفكير النظري. إنه يفترض دوماً أنْ نتغاضى عن عدة ساتٍ متضاربة اعْتَبِرتُ قليلة الأهميّة لفائدة سات متماثلة ومهيمنة في بنية العمل. وإذا كان هذا التّغاضي يساوي صفراً فإنّ كلَّ أثر يمثل نمطاً معيناً (وهذه الجملة ليست مجردة من المعنى). وفي أقصى درجات التغاضي نعتبر كل الأعمال منتمية لنفس النمط

<sup>2)</sup> يمكننا أن ندير أيضاً نشأة الأدب والأشكال الأدبية. وهي أطروحة كتاب Formes simples ، André Jolles ، الترجمة الفرنسية، 1930 والأشكال الأدبية التي نجدها في الآثار المعاصرة هي ـ بالنّسبة إلى هذا الكاتب الذي يحدد نفسه مُمثّلاً للاتجاه «المتأثّمية» ـ مشتقة من الأشكال اللمائية. ولا ينتج هذا الاشتقاق بشكل مباثر وإنّما بواسطة متوالية من «الأشكال البيطة» التي نجد جلّها في الفلكلور. فهذه الأشكال البيطة إذن امتدادات وتطبيقات للأشكال اللسائية. وستصاد بدورها فيما بعد من حيث هي عناصر أسائية في الآثار الأدبية «المظيمة». ولكن لكلمة نشأة هنا بطبيعة الحال منى مختلف.

(وهو الأدب). وبين هذين القطبين توجد الأنماط التي عوّدتنا عليها الشَّعْرياتُ الكلاسيكيَّةُ، ومثال ذلك الشّعر والنثر، والمأساة والملهاة...الخ.

إن النمط يعود لموضوع الشعرية العامة، لا لموضوع الشعرية التاريخية.

وليس هذا شأن الجنس الأدبي بمعناه الضيق. ففي كل عصر يصبح عدد معين من الأنماط الأدبية معروفاً معرفة جيدة لدى الجمهور، بحيث يعتمدها مفاتيح (بالمعنى الموسيقي للكلمة) لتأويل الأعمال. يُصبح الجنس الأدبي، هنا، على حد عبارة هدر. جُوصُ «أَفَقَ الانتظاره. (4) إن الكاتب يستبطن بدوره هذا الانتظار فيصبح الجنس الأدبي لديه «نموذج كتابة». وبعبارة أخرى فإن الجنس الأدبي نمط كان له وجود تاريخي ملموس، وساهم في النظام الأدبي لعصر من العصور.

إنّ مشالاً يسمح لنا بتدعيم هذه المفاهيم وسنستقيه من كتاب مِيخَائِيل بَاخْتِين عن شعرية دُوسْتُويْفُسْكِي. (أ) يعزل باختين نبطأ قلْمَا اعتنينا به وسمّاه القصّة المتعددة الأصوات أو الحواريّة (ولنا عودة إلى تحديدها). وقد تجسّد هذا النّسط المجرّد مِراراً عديدة خلال التاريخ في أجناس أدبية ملموسة. وهذا هو شأن المُحاورات السُّغُراطِية والمينِيبِيَّة اللاّتينية (6) والأدب الكرْيَفالي للعصر الوسيط ولعصر النّهضة.

فإذا كانت المهمة الأولى للتاريخ الأدبي هي دراسة تحولية كلَّ مقولة أدبية فإنّ الخطوة التالية ستكون أخْذَ الأجناس الأدبية بعين الاعتبار تعاقبياً كما فعل بَاخْتِين (بعبارة أخرى، دراسة التنوع الشامل لنمط واحد)، وتزامنياً في علاقة الأجناس بعضها ببعض. ويجب ألاَّ ننسى في الوقت نفسه، أنّه في كل عصر يصاحب نواة السّمات المتماثلة عدد كبير من السّمات الأخرى التي نعتبرها مع ذلك، أقل أهمية، ومن ثمّة غير مصيريّة في إلحاق هذا الصل بذاك الجنس الأدبي. وتبعاً لذلك يكون العمل جديراً بالانتماء إلى أجناس أدبية مختلفة طبقاً لحكمنا بالأهمية على هذه السمة أو تلك من سات بنيّته. وهكذا تنتمي الأوديسة حسب

H.R. Jauss : Littérature médiévale et théorie des genres, Poétique, 1, 1970 : انظر (4

وبعض النقاشات الأخرى المحديثية : .K. Stierle : «l'histoire comme exemple, l'exemple comme Histoire», Poétique, 10

PH. Lejeune, «le pacte autobiographique», Poétique, 14, 1973.

<sup>5)</sup> صدرت ترجمته ضن طبعة مشتركة س. 1986 بين دار توبقال للنشر (المغرب)، ودار الشؤون الثقافية العامة (العراق).

المنطقة للدلالة على جنس أدبي الفيلسوف Menippe de Gadare من القرن الشالث قبل الميلاد، وقعد استعمل الروسان هذه
 المنطقة للدلالة على جنس أدبي ظهر في القرن 1 ق. م يمتزج فيه الجد بالهزل (م).

القُدَامي بلا جدال إلى جنس «الملحمة». أمّا عندنا نحن فإنّ هذا المفهوم قد فَقَد راهنيتَـهُ. وقد نكونَ ميّالِينَ لربط الأوديسة بجنس «القصّة» أو حتّى بجنس القصّة «الميثولُوجيّة».

والمهمة الثالثة للتاريخ الأدبي قد تكون، هي التّعرّف على قوالمين التّحولية التي تتصل بالانتقال من «عصره أدبي إلى آخر (على افتراض أن هذه القوانين موجودة). وقد اقتررخت عدة نماذج تمح بجعل منعطفات التاريخ ممكنة الإدراك. ويبدو أن تحوّلاً قد حدث في تاريخ الشّعرية من نموذج «عفوي» (يولد الشكل وينضج ثم يموت) إلى نموذج «جدلي» (أطروحة منقيضها متركيب). نحن نحترس هنا من تبنيهما، ولكن يجب ألا يُستُخلص من ذلك أن المشكلة غير موجودة. ولنقل إنّه من العسير معالجتُها الآن في غياب أعمال دقيقة تمهد الطريق. وبما أن التاريخ الأدبي قد أراد، لمدة طويلة، امتصاص مبدان الفنون المجاورة، فهو يَظْهَرُ بالنسبة إلينا، بمظهر قريبها الفقير، فالشعرية التاريخية هي القطاع الأقلّ تبلوراً من قطاعات الشعرية.

### 2 . الشّعرية والحمالية

إن الشرط التالي غالباً ما يُصَاعُ فيُطالب به كل تحليل أدبي سواء أكان بنيوياً أم لا : لكي نعتبر التحليل مُرْضياً، فإن عليه أن يكون قادراً على تفسير القيمة الجمالية لعمل ما، أيْ، بعبارة أخرى، له من القدرة ما يفسر عِلْة حُكمنا على هذا العمل أو ذاك بالجمال دون غيره من الأعمال. وإذا لم يُتَوَصَّل إلى تقديم إجابة مُرْضية على هذا السؤال، يذهب الاعتقاد إلى أنه قد بُرْهِنَ على فشَلِ التحليل، فيقال : «إن نظريتك جميلة لارَيْب ولكنْ ما فائدتُها إنْ هي لم تكن قادرة على تفسير الأسباب التي من أجلها حافظت الإنسانية على تلك الأعمال التي تكن قادرة على تلك الأعمال التي تكن موضوع دراساتك وتذوقتُها هي بالذات ؟».

ولم يبق النقاد مكتوفي الأيدي تجاه هذه المؤاخذة، وسَعَوًا باطَراد إلى الرد عليها وتقديم وصفَة إذا ما طُبَقت آلياً أُنتَجَتِ الجمالَ. ونكادُ لا نجد حاجة إلى التذكير بأن هذه الوصفات قد هَاجَمَها دوماً تقادُ الجيل اللاحق بعنْف، ولم نعد اليوم نتذكر، ولو لمجرد الدكرى، المحاولات التي وُجِدَتُ لفهم الجمال حسب متطلّبات كونيَّة. ولنَّذَكَرُ هنا، دون مقدمات، بواحدة تستحق على الأقل الانتباه نظراً لمكانة صاحبها وهو هيجل الذي كتب في فكرة الجمال : "مثلما تتوافق الحالة المثلّى في العالم مع عصور محددة نُوثِرُها على عصور أخرى، يختارُ الفنُ للصُّورِ التي يقدّمُها وسطاً معيناً يُؤثِرُه على أوساط أخرى هو وسط

الأُمَرَاء. وليس ذلك بموجب شعور أرستَقراطي أو بموجب حُبَّ التّميز، وإنما يَجْلُو الفنُّ بهـذا الصّنيع حرّية الإرادة التي لا تجدُ موطناً تتحقق فيه إلاَّ تَمَثَّلَ الأُوسَاطِ الأَمِيريَّةِ...»

إن مجيء الشعرية طرّح من جديد المسألة المحتومة : قيمة العمل. وما إنْ نَسْعَى، مُستَلْهِمِينَ مَقُولاتِها، لوصف بنيّة عمل معين وصفاً دقيقاً حتى نواجه الاحتراز نفسه المتعلق بإمكانية تفسير الجمال. إنها نصف البُنّى النّحوية والانتظام الصّوتي لقصيدة منا ولكن ما الجَدُوى من ذلك ؟ هل يسمح لنا هذا الوصف بفهم علة الحُكم على هذه القصيدة بالجمال ؟ وهكذا يُوضَعُ مشروع إقامة شعرية صارمة موضع شك.

ولا يعود هذا الأمر إلى أن مَنْ كشفّوا عن بعض المظاهر الهامة في العمل ووصفوها لم يريدوا معالجة قوانين الجمال، بل إن مثل هذا القانون موجود، وقد صيغ منذ خمسين سنة تقريباً بخصوص الرواية. ومازال اليوم يُقدّم، حتى في المصنفات الأكثر جدية، على أنه وصفة للجمال والجودة. وهو قانون جديرٌ بأن نتوقف عنده مُدة أطول.

إنه يتصل بما سُبِّيَ في الصفحات السابقة بالرؤى في القصة. فعندما جعل منها هنري جيمس أساسَ برنامجه الأدبي والجمالي خِلْنَا أَنْنا أَمْسَكُنا لأوّلِ مرّةِ بعنصُر من العمل قارً وقابلِ للفهم، قد يسمح بفتْح قَمْقم الجمالية الأدبيّة. وقد حاول بُرْبِي لُوبوك، في كتابه المذكور سابقاً، الحكمَ على أعمال الماضي مستعيناً بمقياس مستخرَج من معرفة الرؤى. فلكيْ يكون العملُ ناجحاً وهجميلاً، يجب على السارد ألا يغيّر وجهة النظر طوال الحكاية. وإذا وجد تغييرٌ منا، فيجب أن تبرره مقتضيات الحبكة وبنية العمل برمته. واعتماداً على هذا المقياس نضع أعمال جيمُس فوق أعمال تُولسُتُويْ.

وقد كان لهذا التصور، الذي لا يزال حيّا، امتداداتٌ غريبة دون أن نستطيع الجزْم بتأثير أنصاره، على اختلاقهم، بعضهم في بعض. وهكذا تندرج في المنظور نفسه عدة تأكيدات نجدها في المصنف المذكور لِبَاخْتِين. (7) يقابل باخْتِين في هذا الكِتَاب، وهو واحدٌ من أهم الكُتب ولاشك في ميدان الشعرية، «الجنس الأدبيّ» الحواريّ أو المتعدد الأصوات «بالجنس الأدبيّ» الحواريّ ـ الذاتي الذي تكشف عنه الرواية التقليدية (رأينا أن المسألة هنا هي بالأحرى مسألة أنساط). إن الجنس الأدبيّ الحواريّ يتميز أساساً بغياب وعي سرّديّ مُوحّد بلكن أن يشمل وعيّ الشخصيات كلها. فلا يوجد، في روايات دُوستُويْفسكي، وهي المشال يمكن أن يشمل وعيّ الحواري، حسب بَاخْتِين، وعيّ مًا للراوي معزول عن الوعي الآخر في

<sup>7)</sup> بقصد الكاتب كتاب شعرية دُوستُورِيْفُسْكي.

مستوى أَرْقَى ويضطلع بخطاب المجموعة : «إن الموقف الجديد للكاتب إزاء الشخصية في الرواية المتعددة الأصوات لدوستويفسكي يكمن في الموقف الحواريّ الذي يُختَرَمُ بصرامةٍ، والذي يؤكّدُ استقلالية الشخصية وحريتها الداخلية ولا تناهيها وترددها. فليست الشخصية عند الكاتب «هو» ولا «أنا» وإنما هي «أنت» تام أي «أنا» آخر غريب عنه ولكنه عديل له».

ولكن بَاخْتِين لا يكتفِي بهذا الوصف الذي يترك الحرية لأعمال أخرى كي لا تخضع لهذه القوانين دون أن تكون مع ذلك محل اتهام. إن تحليله كلّه يستتبع تفوَّق هذا الشكل على الأشكال الأخرى. فهو يكتب مثلاً: «إن حياة الشخصية الحقيقية لا يمكن أن يصِلَ إليها إلا تترّب حوّاريًّ تنفتح عليه الشخصية بحرية من حيث هي استجابة». الخ.

يقدّم لنا بَاخْتِين، إذن، صورةً مغايرة للقانون الجمالي الذي وضعه لُوبُوك انطلاقاً من نظرية جيئس. ويشير إلى أن الرؤية يجب أن تَطابق مَا أَسْمَاه بويُون الرؤية «مَعّ» وأنه يجب أن نجد منها عدداً كبيراً في عمل واحد. فبهذه الشروط، وبها فقط، يمكن أن يُقامَ الحوارُ.

لا نرى لأنفسنا حقاً في مُخاجّة هذه الخُلاصات ما دام المشال المنتخب هو دُوسْتُو يُفْسْكِي. ومع ذلك فإن بَاخْتِين نفسه يعرض، بعد بضع صفحات، حالة أخرى هي حالة عمل لم يَفْرَغُ منه بَعْدُ حيثُ نجد مشالاً على المبدإ الحواري نفسه. وكاتب هذا العمل ليس دُوسْتُو يُفْسْكِي بل تُشِرُنيفْسْكِي، وهو كاتب أقل ما يقال في أعماله أن قيمتها الجمالية محل شك كبير. فما إن يخرج المبدأ الحواريُّ من أعمال دُوسْتُو يُفْسْكِي حتى يفقد مميزاته التي طالما مُدحَتُ.

وعلى مقربة مِنّا يقدم سَارُتَر صِياغة جديدة لقانون لُوبُوك في مقال شهير خصّ به مُورُياك، وفيه نقض لأعمال مُورُيّاك لا بالم جَمَالية الرواية السارترية، بل بالم جمالية الرواية عموماً. والمطلوب مرة أخرى هو الرؤية «مع» (تبئير داخلي ووحيد) على مدى الكتاب : «لا يوجد في الرواية الحقيقية، كما لا يوجد في عالم أنشتائين، مكان لملاحظ محظوظ... فالرواية مكتوبة من إنسان وإلى أناس. أما في نظر الله الذي يخترق المظاهر دون أن يتوقف عندها فلا يمكن أن تَكُونَ رواية».

في أي شيء تتمثل متطلبات هذه الجمالية الشديدة التميز ؟ إن ما تنهى عنمه أولاً وقبل كل شيء هو لاتكافؤ صوتين : صوت المذات المتلفظة (السارد) وصوت ذات الملفوظ (الشخصية). فإذا أراد الصوت الأول أن يُشتم فإن عليه أن يتنكّر ويلبس قناع الصوت الثاني.

وعلى هذا النحو يكون «للكائنات الروائية عند سارتر، قوانينها، وأكثرها صرامة أن للروائي أن يكون شاهداً عليها أو شريكاً لها، ولكنه لا يكون الإثنين مما أبدا، في الخارج أو في الداخل». ليس بوسع المره أن يكون في الآن الواحد ذاتاً وآخر. إن صَوْتَيْ شخصيتين ينتج عنهما تعدد أصوات، ولكن يجب الاعتقاد بأن صوت الشخصية وصَوْت سارد لا يريد أن يُخفي صفتة ذاتاً وحيدة للتلفيظ لا ينتج عنهما ألا التناشر. ومن الأمثلة على هذا التناشر نذكر الأوديسة ودون كيشوت.

ومثلما اعتمد بَاخْتِين في استدلاله على دُوستُو لِفُسْكِي، فإن سَارْتَر اعتمد في استدلاله المضاد على مُورْيَاك. ولكن لا يمكن الإعلان عن حقائق عامة انطلاقاً من مثال واحد. فلناخذ بعض جمل كافْكا : وأحَس كد في البداية بأنه سعيد بخرُوجه من هذه الغُرفة المسخنة كثيراً حيث يتزاحم الخدم والحثم. كان الطقس باردا نوعاً مًا. وكان الثلج قد يَبِسَ وأصبح المشي أَيْسَرَ. ومع الأسف، فقد بدأ المساء يخيِّم فأخذ كد يَحَثُ السيْرَة. (القصم).

إن الأثر يتعلَقُ في الظاهر بالرؤية المساة «مع». إننا نتبع ك. نرى ونمع مَا يَراه ومَا يسمعه ونعرف أفكاره. ولكننا لا نعرف أفكار الآخرين. ورغم ذلك... فَلْنَاخَذ عبارتيُ «سعيد». إن وهم الأسف»، ففي المرة الأولى رُبِّمَا أحسَّ ك. بأنه سعيد ولكنه لم يفكر: «إنني سعيد». إن الأمر يتعلَقُ بوصف لا باستشهاد. ك. هو الذي أحس بالسعادة ولكن شخصاً آخر كتب: «أحسُ ك. بأنه سعيد». وليس هذا شأن «مع الأسف» إطلاقاً. إن هذا التعبير يعكس إقراراً تَلفَّظَ به ك. بنفسه. فبسبب هذا الإقرار، وليس بسبب «لأن المساء بدأ يخيم»، طَفَقَ يَحَثُ السَّيْر، ففي الحالة الأولى شعور لـك. لا يُسمَّى ثم تَسْمِية السَّارد له. وفي الحالة الثانية يتلفظ ك. بشعوره الخاص ويدون كلام ك. بنل أن يَصِف مشاعرة. وفي هذا فارق «صِياغي» بديهي.

وبعبارة أخرى إن قانون أوبُوك ـ باخْتِين ـ سَارْتَر لم يُتَّبَعْ. فهناك وَغْيَان في آنِ واحدِ، ثم إنهما ليسا متساويين. فالسارد يظلُّ سارداً وليس بوسعه أن يختلط بإحدى الشخصيات. ولكن فيم يضر هذا الأمر بالقيمة الجمالية للفقرة المذكورة ؟ أَفَلاَ يحق لنا أن نجزم أيضاً بأن المراوحة التي تكاد تدرك بين الذاتين المتلفظتين هي من السات الضرورية لهذا الإدراك المبهم والمتردد الذي يتملكنا عندما نقراً رائعة من الروائع ؟

لا يتعلق الأمر بطبيعة الحال باستبدال القانون الأول بنقيضه. وما تهدف إليه الملاحظة السابقة إنما هو ضرب المتل على استحالة صَوْغ قوانينَ جمالية كونية انطلاقاً من تحليل عمل مفرد أو أعمال عديدة مهما كانت المعمية هذا التحليل. إن كل ما اقترح علينا إلى حد الآن،

وَصُفَاتٍ للمسُكِ بالقيمة، لَمْ يكن في أحسن الأحوال إلا وصُفاً جيّداً. ولا ينبغي أن تتدم الوصف، حتى وإن كان صحيحاً، على أنه تفسيرٌ للجمال، فلا توجد طرائقُ أدبية يُنْتِجُ استعمالُها تحربةُ حمالة وحوباً.

ما العمل إذن ؟ أينبغي التخلّي عن كلّ أمل في الحديث يوماً مّا عن القيمة ؟ أينبغي أن نرك أن نربم حداً فاصلاً بين الشّعرية والجمالية، وبين البنية وقيمة العمل ؟ أينْبَغِي أن نترك الأحكام التقويمية لأعضاء لجان التحكيم الأدبية فقط ؟

إن لِفشَل المحاولاتِ السابقة أن يدفعنا بسهولة في هذا السبيل. ومع ذلك فليس لهذا الفشل سوى أهمية نسبية، فما زالت الشعرية في بداياتها وليس من باب المفاجأة أن نطرح على أنفسنا منذ الأعمال الأولى أسئلة حول القيمة. ولكن ليس من المدهش ألا تكون الأجوبة المُقدَّمة مُرْضِيَّة. ومهما تكن الأوصاف التي تتضنها هذه الأعمال موحية فإنها لا تعدو أن تكون تقريبات أولية فظة مزيتُها على الأرجح الإشارة إلى طريق مًا. أما قضية القيمة فتبدو أشد تعقيداً، وللرد على النقاد الذين يعيبون على التحاليل السابقة المستوجية لمبادئ الشعرية لا فائدتَها في فهم الجمال، يمكننا القول بساطة، إن هذا السؤال لا يجب أن يُطرِّح إلا بَعْد زمن طويل، وأنّه لا ينبغي علينا البدء من النهاية قبل أن نكون قد خطؤنا الخطوات الأولى. ولكن بوسعنا أيضاً أن نتساءل عن الوجهة التي يجب أن تسير فيها جهودُنا.

ومن الحقائق التي لا يرقى إليها الشك اليوم، أن الحكم التقويميّ على عملٍ مًا مرتبطً بينُيّتِه. لكنْ لَعلّه من الواجب التأكيد على أمر آخر، وهو أن ذلك ليس هو العامل الوحيد للحكم. فلنا أنْ نفترض، حتى نفهم بشكل أفضل قيمة العمل، أنه يجب التخلي عن هذا التقسيم الإقليمي الأولي غير المفيد، وإن كان ضروريا، هذا التقسيم الذي يقتطع العمل من قارئه. فالقيمة كامنة في العمل، ولكنها لا تبرز إلا في اللحظة التي يستنطقه فيها قارئ مًا. ليست القراءة فعل تجلية للعمل فقط، وإنّما هي أيضاً عملية تقويم. وهذه الفرضية لا تعود إلى التأكيد على أن جمال العمل لا يتأتى إلا من قارئه، وعلى أن هذه العملية تظلُّ تجربة فردية يستحيل رصدها بصرامة! فالحكم التقويمي ليس مجرد حكم ذاتي، ولكننا نريد الذهاب أبعد من هذا الحدّ نفيه، وهو الفاصل بين العمل والقارئ، ونريد اعتبارهما مُكَوّنَيْن لوحدة ديناميكيّة.

إن الأحكام الجمالية أقوال تستتبع استتباعاً وثيقاً عملية تَلَفَّظِها الخاصة. إنسا لا ندرك هذا الحكم أو ذاك خارج نطاق الخطاب الذي نَطِق به فيه، ولا بِمَعْزل عن الذات التي تلفَّظتُ

به. إنني أستطيع أن أتحدث عن الجمال الذي تمثله بالنسبة إلي أعمال جُوتَه، وأستطيع - إذا لزم الأمر - أن أتحدث عن الجمال الذي تمثله في نظر شِيلًر أو تُومَاسُ مَان ولكن سؤالا يتعلق بجمالها ذاته ليس له معنى. ولعل الجمالية الكلاسيكية كانت تحيل على هذه الصفة الملازمة للأحكام الجمالية عندما أكدت على أن هذه الأحكام هي دوماً أحكام شخصية.

وندرك من هذا المنظور بوضوح السبب الذي جعل الشعرية لا تستطيع - بل لا ينبغي لها - أنْ تطرح على نفسها شرح الحكم الجمالي كمّهمّة أولى، فهذه المهمة لا تفترض مسبقاً معرفة بنية العمل الذي يجب على الشعرية تيسيره فقط، بل كذلك معرفة بالقارئ، وبما يحدد حُكْمة، فإذا لم يكن هذا الجُزءُ الثاني من المهمة مستحيلاً، وإذا وجدْنَا الوسائلَ الكفيلة بدراسة ما سُمّي عامة «بِذَوقِه عصر مًّا وهبحساسيته»، سواء أكان ذلك ببحث في التقاليد التي تشكلها أمْ في القابليات الطبيعية في كلِّ فَرْدٍ، فإن جِسْراً سَيْمَدُ بين الشعرية والجمالية، وعندها يمكن أن يُطرح من جديد ذلك السؤال العتيق عن جمال العمل.

#### 3 - الشعرية كمَرْحَلة انتقالية

لقد رأينا منذ البداية أن الشعرية تتحدد من حيث هي علم بالأدب، وهي في ذلك مغايرة للفاعلية التأويلية للأعمال الفردية (التي لها ممة الأدب ولكنها ليست بعلم)، وفي الوقت نفسه، مغايرة للعلوم الأخرى، مثل علم النفس وعلم الاجتماع ما دامت جعلت الأدب نفسه موضوعاً للمعرفة، بينما كان يعتبر في السابق تجلياً من جملة تجليات النفسية أو المجتمع.

إن بادرة تأسيس الشعرية لا يمكن مؤاخذتها بما أن كل ما فعلته إنما هو ضها إلى حقل المعرفة ما لم يستعمل قبل ذلك إلا طريقاً وصلة إلى معرفة موضوع آخر.

وقد حدث وأن كانت لهذه البادرة تبعات متعددة لم نُغفل في الحقيقة الكشف عنها منذ البداية. إننا إذ نُوسِّس الشعرية فنا مستقلاً، موضوعة الأدب من حيث هو أدب، فإننا نعلن من باب المصادرة عن قيام هذا الموضوع بذاته. فإذا لم تكن هذه الاستقلالية كافية فإنها لن تسمع بتكوين خصوصية الشعرية. لقد أطلق يَاكُبُسُون سنة 1919 هذه القولة التي أصبحت مُغاك شهيرة : دليس موضوع العلم الأدبي هو الأدب وإنّما الأدبية، أي ما يجعل من عمل معين عملاً أدبياً». إن المظاهر الأشد أدبية في الأدب، والتي ينفرد لوحده بامتلاكها، هي التي تكون موضوع الشعرية. إن استقلالية الشعرية رهينة بقيام الأدب بذاته.

وبعبارة أخرى يبدو أن الاعتراف بالأدب موضوعاً للدراسة ليس كافياً لتبرير وجود علم قائم بذاته حول الأدب. يجب إذن، ألا نكتفي بإثبات أحقية الأدب في أن يكون معروفاً (وهذا شرط ضروري). بل أن نشبت أيضاً اختلافاً مطلقاً (وهذا شرط كاف). بل الأبعد من ذلك : فبما أن موضوع أي علم يتحدد، قبل كل شيء، بحسب أبسط المقولات والعناصر التي تُكَوِّنُه، فإنه علينا أن نثبت وجود الخصائص الأدبية في مستوى «ذري» أولي لا في مستوى «جُزَيْئي» هو نتاج توليف بين عناصر أبسط. وذلك حتى نشرع لاستقلالية الشعرية.

إن مثل هذه الفرضية، وقد صيغت على هذا النحو، تظل، بطبيعة الحال، ممكنة، ولكنها تناقض تجربتنا الأكثر يومية مع الأدب. ففي أي مستوى من مستويات المعالجة نجد للأدب خصائص يشترك فيها مع أنشطة أخرى موازية ؟ أولاً، تشترك جَمَلُ النص الأدبي مع كل الملفوظات الأخرى في جل خصائصها. وزيادة على ذلك، فإن ساتها التي عُرِفَتُ بأنها أخص خصائصها توجد في التلاعب بالألفاظ وترديدات الألعاب والمنطوق السوقي... الخوب وبشكل أقل وضوحاً، تتواصل جَمَلُ النص الأدبي مع الأداء التشكيلي أو الحركي. وعلى صعيد انتظام الخطابات يشترك الشعر الغنائي مع الملفوظات الفلسفية في بعض الصفات، ويشترك في أخرى مع الصلاة أو المواعظ، والقصة الأدبية، كما نعلم، قريبة من قصة المؤرخ والصحافي والشاهد. وعند الأنتروبولوجي يتشابه دور الأدب، ولاشك، مع دور السينما أو المسرح، وبشكل أعم مع دور كل الأنشطة الرمزية.

من الممكن أن نتوصل على هذا النحو إلى بناء خصوصية للأدب (متغيرة حسب العصور) ولكن في مستوى «جُزَيْبُي» لا «ذرّي» فيصبح الأدب تَقَاطُعَ مستويات. وهذا لا تناقض فيه، رغم أن لكل مستوى صفاته التي يشترك فيها مع نتاجات أخرى، بل ومن الممكن ألا تكون هذه الميزة إلا للنصوص الأدبية فقط (وهذا أمرّ أشك فيه)، ولكن، كم ستكون فقيرة صورة الأدب هذه التي لن تكون مكونة إلا من القالم المشترك بين كل النصوص الأدبية ومعاليس إلا أدباً محضاً إذا قارناه بالصورة التي تجمع كل ما يُمكن أن يكون أدباً!

إن تعبير «علم الأدب» إذن تعبير يؤدي إلى اللبس وذلك من وجهين، فلا يوجد علم واحد بالأدب، لأن الأدب، وقد فهم من وجهات نظر مختلفة، يمثل جزءاً من موضوع أي علم آخر من العلوم الإنسانية. وقد لاحظ سُوسِير منذ زمن من ذلك في خصوص اللغة : «لكي نفسَح مَجَالاً للسانيات يجب ألا تتناول اللسان من وجوهه كلها. فمن البديهي أن تطالب عدة علوم أخرى (مثل علم النفس والفيزيولوجيها والانتروبولوجيها والنحو وفقه اللغة... الخ) بأن

يكون اللسان موضوعاً لها، ويرى يَاكُبْسُون في ميدان الأدب، أنه بالإمكان «استعمال الوقائع الأدبية وَثَائِقَ مَنْقُوصَةٌ من الدرجة الشانية، بالنسبة للعلوم الأخرى، ولكن لا يوجد من جهة ثانية، علم بالأدب لأن السمات المميزة للأدب توجد خارجة حتى وإنْ شكلت تَوْلِيفات مختلفة. وتعود الاستحالة الأولى إلى قوانين خطاب المعرفة، أما الاستحالة الشانية فتعود إلى خصوصيات الموضوع المدروس.

وهكذا يتضح لنا ما كان عليه دور الشعرية وما يجب عليه أن يكون. فرفض التعرف على الأدب في حد ذاته ليس الا حالة خاصة من حالات إقصاء أشهل لكل نشاط رمزي، وقد ترجم هذا الإقصاء باختزال الرمز في وظيفة محض أو في انعكاس مجرد. وكون ردة الفعل قد جاءت أولا من الدراسات الأدبية، لا من الدراسات حول الأسطورة أو الطقوس، فإن ذلك كان نتيجة تظافر ظروف معينة على التاريخ أن يبيتها. أما اليّوم فلم يعد من مبرر لخص الأدب وحده بنوع الدراسات التي تبلورت، داخل الشعرية، حول الأدب، فينبغي ألا نعرف النصوص الأدبية معرفة مقصودة لذاتها، وإنسا نعرف كل النصوص(®) وألا نعرف الإنتاج اللفظي فحسب، بل كل الأنشطة الرمزية.

إن الشعرية مدعوة إذن إلى القيام بدور انتقالي بارز، فتكون بذلك قد التعملت مكاشفاً، للخطابات، مادامت الأنواع الأقل شفافية من هذه الخطابات تلتقي في الشّعر. ولكن ما إن يتم هذا الاكتشاف وما إن يكن علم الخطابات قد دُشّن حتى يُختزل دورُها في أمر هو البحث عن الأسباب التي تجعل بعض النّصوص في هذا العصر أو ذاك تعدّ وأدباً، وهكذا، فما كادت الشعرية تولد حتى وجدت نفسها مدفوعة بموجب نتائجها ذاتها، إلى أن تقدم نفسها قرباناً على مذبح المعرفة العامة، وليس من المؤكد أن يكون هذا المصير مدعاة للأسف.

ن تعليمنا لا يزال يفضل الأدب على حساب أضاط الخطاب الأخرى. ويجب أن نَعي كل الزغي بأن مثل هذا الاختيار إئسة هو اختيار أيديولوجي معض. وليس له في الواقع أيّ مبرّر. فلا حديث عن الأدب خارج نعطية الخطابات.

### ببليوغرافيا مختصرة

نكتفي هنا بذكر عدد من المؤلفات العامّة، الحديثة في أغلبها، والتي لها مَسَاس بميدان لشعرية. إلا أنّ آراء مؤلفيها مختلفة أحياناً، أيّما اختلاف، عن الآراء المعروضة هنا. وللحصول على ببليوغرافيا أشمل وأكثر تفصيلاً يجب العودة إلى مؤلف:

O. Ducrot et T. Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Seuil

ويمكن أن نتتبّع التّطور الحالي للشّعرية من خلال سلسلة من المجلات المختصة مثل : poétique (فرنسيا)، Poética (السيان المتحدة)، Poética (السيانيا

النيدرالية)، Strumenti Critici (إيطاليا)، Poetics (هولندة)، Poetik (الدنمارك)، الخ...

E. Auerbach, Mimesis, Paris, Gallimard, 1969 (1er, 1946).
 M. M. Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski, Paris, Seuil. 1970 (1er, 1929).

R. Barthes, Critique et vérité, Paris, Scuil, 1966. — S/Z, ibid., 1970

J. Cohen, Structure du langage poétique, Paris, Flammarion, 1966.

D. Delas et J. Filliolet, Linguistique et poétique. Paris, Larousse, 1973.

V. Erliich, Russian Formalism, History-Doctrine, La Haye, Mouton, 1965 (1et, 1955). N. Frey, Anatomy of criticism, New York, Athneum, 1957.

G. Genette, Figures, Paris, Seuil, 1966. - Figures II, Ibid., 1969. - Figures III, ibid., 1972.

R. Jakobson, Questions de poétique, Paris, Seuil, 1973.

A. Jolles, Formes simples, Paris, Seuil, 1972 (1er, 1930).

W. Kayser, Das sprachliche Kunstwerk, Berne, Francke, 1959 (1er., 1948).
 E. Lämmer, Bauformen des Erzählens, Stuttgart, J. B. Metzlersche Verl., 1955.

Ju. Lotman, Structure du texte artistique, Paris, Gallimard, 1973 (1et., 1970).

H. Meschonnic, Kapitel aus der Poetik, Francfort, Suhrkampf, 1967 (1er, 1941).

V. Propp. Morphologie du conte, Paris, Seuil, 1970 (1er, 1928).

M. Riffaterre, Essais de stylistique structurale, Paris, Flammarion, 1971.

J. Starobinski, La Relation critique, Paris, Gallimard, 1970: Théorie de la littérature, Textes des Formalistes russes, Paris, Seuil, 1965 (il existe de recueils comparables en presque toutes les langues occidentales).

T. Todorov, Littérature et signification. Paris, Larousse, 1967. – Poétique de la prose.

Paris, Seuil, 1971. A. Kibédi Varga, Les Constantes du poème, La Have, 1963.

R. Wellek, A. Warren, La Théorie littéraire, Paris, Seuil, 1971 (1er, 1949).

#### ملاحظة

لم تُنقل إلى اللغة العربية ـ على حدّ علمنــا ــ إلا خمـــة مؤلفــات من الببليوغرافيــا التم عرضها طُودوروف هنا وهي :

- ويليك (رونيه) وارين (أوستين)، نظرية الأدب، ترجمة : محى الدين صبحى.
- ط. 1: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، دمشق، س. 1972. ط. 2: المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، بيروت، س. 1981.

الشِّركة المغربية للناشرين المتّحدين، الرباط، مؤسسة الأبحاث

- 2) بارط (رولان)، النقد والحقيقة، ترجمة: ابراهيم الخطيب، مراجعة: محمد برّادة. ط. 1: مجلة الكرمل، ع 11، س. 1984.
  - ط. 2 : الشَّركة المغربية للناشرين المتَّحدين، الرباط، 1985.
- 3) نظرية المنهج الشكلي نصوص الشكللانيين الروس، ترجمة : ابراهب الخطيب.
  - العربية، بيروت، (ط. 1، 1982). 4) جان كرهن، ونسة اللغة الشعروة، ترجمة مجدد المل ومحمد العدى، دار توبة
- 4) جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال
   للنشر، الدار البيضاء، 1986.
- 5)ميخائيل باختين، شعرية دوستويفسكي، ترجمة د. جميل نصيف التكريتي، مراجعة د. حياة شرارة، دار الشؤون الثقافية المامة، بغداد ـ دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1986.

# بعض المصطلحات الفنية

**(**Î)

Injonction .....

| J                      |
|------------------------|
| أحادي القيمة           |
| إحالة                  |
| أدبية                  |
| أنابة                  |
| حثن ريينينينينينينينين |
| أقْصُوصَة              |
| إيحاء                  |
|                        |
| (ب                     |
| بَطْلٌ . فَاعِلُ       |
| بناء متدرّج            |
| ينية                   |
| بئيوية                 |
| يُعد                   |
| <b>"</b> .\            |
| <b>ా</b> )             |
| تأويل                  |
| ثاويليّة               |
| تعاقب                  |
|                        |
| قعلیل                  |
|                        |

| Gradation           | تشرّج ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Epistolaire         | نراسلی                                     |
| Symbolisation       | ترْميز                                     |
| Syntaxe             | مُرَكُبِ                                   |
| Syntaxe (narrative) | مُرکُب اسردی)                              |
| Focalisation        |                                            |
| Enchainement        | تسلسل                                      |
| Figuralité,         | تصويرية                                    |
| Configuration       | تشكيل                                      |
| Enchassement        | تَضِينْ                                    |
| Entrelacement       | تظافر                                      |
| Verbalisation       | تعبير باللفظ (انظر متعدد الأصوات) [قص]     |
|                     | (انظر متعدد الأصوات [قص])                  |
| Polysémie           | تعدّد المعنى                               |
| Commentaire         | تعليق                                      |
| Exégèse             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     |
| Opposition          | تعارض                                      |
| Enonciation         | تلفظ                                       |
| Représentation      | تَمْثِيلِ تَمَثُّلُ                        |
| Cacophonie          | تَنَاكُنْ                                  |
| Intertextualité     | تىناخل نصى                                 |
| Symétrie            | تناظر                                      |
| Alternance          | تناوب                                      |
| Fréquence           | توأتر                                      |
| Parallélisme        | تواز                                       |
|                     |                                            |

(ج)

# (ح)

حبکة ...... Intrigue .....

| Motif                  | حافز                                       |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Histoire               | حكاية                                      |
| Dialogue               | حوار                                       |
| Dialogue interieur     | حوار باطنيّ                                |
| Monologue              | حوار ـ ذاتي ،                              |
| Motifs dynamiques      | حوافز حركيّة                               |
| Motifs Statiques       | حوافز سكونيّة                              |
| Dialogique             | حواريّ                                     |
| (გ                     | <del>:</del> )                             |
| Transgression          | اخْتِرْاق                                  |
| Conte                  | خُرافة                                     |
| Conte de Fées          | خرافة الجنّيَات                            |
| Discours               | خطاب ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| Linėarité              | خطَيَة                                     |
| Anachronie             | خلط زمنيّ ،                                |
| (                      | ·)                                         |
| Signe                  | شیل                                        |
| Signifiant.            | میں ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،  |
| Signification          | •                                          |
|                        | دلالة                                      |
| Sémiotique             | د د دلیه (سیمیانیه)                        |
| (                      | <b>်</b> )                                 |
| Sujet énonçant         | غات اللافظة                                |
| Sujet de l'énonciation | الذأت المتلفظة                             |

|                       | 92 الشعرية                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|                       |                                                |
| (_                    | (ر                                             |
| Vision                |                                                |
| &oman                 | رواية ،                                        |
| (.                    | <b>i</b> )                                     |
| Diachronie            | تَعاقُب                                        |
| Temporalité           | تَوْتَهُ                                       |
| 1.                    | (س                                             |
|                       | r)                                             |
| Causalité             | سببية                                          |
| Implication           | احتباع                                         |
| Rétrospection         | اشترجاع                                        |
| Prospection           | استِقبال ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| Fantastique           | استيهامي                                       |
| Registre de la parole | حجلات الكلام                                   |
| Narration             | شَرُدٌ                                         |
| Plagiat               | سرقة أدبيّة                                    |
| Amplitude             | سَعَةً ،                                       |
| Trait pertinent       | سِمَةٌ مفيدةً                                  |
| Narrateur             | سارد                                           |
| Narrateur omniscient  | سارد علیم                                      |
| Série                 | سلسلة                                          |
| (,                    | (ش                                             |
| Poéticien             | . 12                                           |
|                       | شاعري                                          |
| Personnage            | شخصيةردة                                       |
| Explication           |                                                |
| Poétique              | شرح                                            |
| -                     | شعريّة                                         |
| Formaliser            | شَكُلُنَ                                       |

Formaliser ..... Formalisme .....

| (ص)                        |                             |  |  |
|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| Voix (narrative)           | صوت (سردي)                  |  |  |
| Figure                     | مورة ،                      |  |  |
| Processus de signification | صيرورة الدلالة              |  |  |
| Mode                       | صيغة                        |  |  |
| Figure                     | سورة بينيينينينينيين        |  |  |
| Morphème                   | تورفيم                      |  |  |
| Morphologie                | مورفولوجيا                  |  |  |
|                            |                             |  |  |
| (8                         | )                           |  |  |
| A                          |                             |  |  |
| AgentFonctionnement        | عامل و                      |  |  |
| Fonctionnement             | عمل وظيفيَّ                 |  |  |
| ( )                        | . \                         |  |  |
| غ)                         | )                           |  |  |
| Thème                      | غرض غرض                     |  |  |
| Thèmatique                 | فرضة                        |  |  |
|                            |                             |  |  |
|                            |                             |  |  |
| ( -                        | (ف                          |  |  |
| · ·                        | •                           |  |  |
| Philologie                 | قه اللغة                    |  |  |
| Action                     | مل روائي (أو قصصي)          |  |  |
| , ,                        | »,                          |  |  |
| (3                         | 9)                          |  |  |
| Indice                     |                             |  |  |
| Récit                      | أرينة<br>أَمَّى قَصْةً      |  |  |
| Code.                      |                             |  |  |
| Code                       | نائون (إضافة إلى معنى ألى ( |  |  |
| (ど)                        |                             |  |  |
| `                          | •                           |  |  |
| Parole                     | .W.                         |  |  |

# (し)

| şue                  | لسان                            |
|----------------------|---------------------------------|
| jage                 | نغ                              |
| 1-pertinence         | لأيفائدة                        |
| (bal (aspect-)       | هظی (مظهر ۲)                    |
| ronie                | لادزمنلادزمن                    |
| (,                   | (م                              |
| et                   | مَبْنَى (لدى الشكلانيين الرّوس) |
| erlocuteur           | متحادث                          |
| cuteur               | مُتْحَلِّثُ                     |
| llocutaire           | متخاطب                          |
| ectif/Fictionnel     | مُتخیِّل / تخیِّلی              |
| olyphonique (Récit)  | <br>متعدّد الأصوات (قصّ-)       |
| olyvalent            | متعدد القيم                     |
| ıble                 | <br>مثل خرافی (متن)             |
| gnìsié               | مدلول                           |
| fimesis              | محاكاة                          |
| arodie               | محاكاة ساخرة                    |
| iegesis              | محاكاة قولية                    |
| ransposė (Discours-) | ىحكىً (خطاب ــ)                 |
| hurée                |                                 |
| taconté (Discours)   | مرويّ (خطاب)                    |
| Narrataire.          | مرويّ له ,                      |
| Prédicat             | مُسْنَدٍ إليه                   |
| aujet Narratif       | مُسْنَد سردي                    |
| Yraisemblance        | سكن                             |
| Aspect               | مظهرمظهر                        |
| Pastichant (texte-)  | معارِض (نص)                     |
| Pastiché (texte-)    | معارَض (نص۔)                    |

| Sens                    |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Singulatif (récit-)     | ٠٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠                     |
| Actant (s)              | ون (انعلر: جاسه)                        |
| Conceptualiser          | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| Approche                |                                         |
| Séquence                |                                         |
| Catégorie               |                                         |
| Répétitif (récit-)      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| Enoncé                  | ,                                       |
| Rapporté (Discours-)    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| hérasif (Discours-)     |                                         |
| (,                      | (ذ                                      |
| ,,                      | m /                                     |
| Gènèse                  |                                         |
| ordre (+système).       |                                         |
| Enfilzge                |                                         |
| Type                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| Typologie               |                                         |
| (                       | 9)                                      |
|                         |                                         |
| Description             |                                         |
| Pause                   |                                         |
| Illusion (-du réalisme) |                                         |

¥

## فهرس

5 . . . . . . . .

75

·5 ·•9

84

ช7 89

|    | نص المقـدمــة التي خص بهــا المــؤلف ترجمتي الكتــاب إلى العربيـــة |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 9  | والإنجليزية                                                         |
| 30 | تعريف الشعرية                                                       |
| 30 | تحليل النص الأدبي                                                   |
| 30 | 1 _ المظهر الدلالي                                                  |
| 38 | 2 _ بِجِلاَت الكلام                                                 |
| 45 | 3 _ المظهر اللّفظي : الصيغةُ، الزمن                                 |
| 50 | 4 ـ المظهر اللَّفظي : الرُّوَى، الأصوات                             |
| 58 | 5 _ المظهر التركيبي : بُنَى النَّص                                  |
| 59 | 1) النظام المنطقي والزمني                                           |
| 63 | 2) النظام المكاني                                                   |

الشعرية ماضيا ومستقسلا

نشأ الخطاب حول الأدب مع نشوء الأدب نفسه، ويمكن أن نعثر على النماذج الأولى لذلك في مقاطع من فيداس أو هوميروس، ولا يمكن أن يكون هذا بمحض الصدفة: ومع أنه من الصعب الاتفاق حول الهوية المحددة لموضوع الأدب فمن المؤكد أن هذا الاسم أو ما يجري مجراه، استعمل دائما للدلالة على كلام يبعث اللذة أو يثير الاهتمام لدى سامعه أو قارئة، ويكون الخلود مصيره، وبناء على ذلك فهو قول أكثر صناعة من الكلام العادي. هناك إذن وعي باللغة في أساس الفعل الأدبي، وحتى إذا لم يستهو التأمل المجرد الكاتب فإن الأدب ينطوي دوما على بعد يتجاوزه كأدب. هذا الخطاب لم يكن موحدا منذ نشأته سواء من حيث غايته أو أشكاله، ولكنه اتخذ اتجاهين مختلفين: التفسير و النظرية في الحالة الأولى يهدف الخطاب إلى توضيح مضامين هذا العمل أو ذاك أو التصريح بها أو تأويلها كالإلياذة، والكتاب المقدس، والأناشيد المقدسة، أما في الحالة الثانية فإن الأمور لا تكون بمثل هذه البساطة، فبدلا من هذا الموضوع، الذي يخلفه لنا التاريخ مبوبا مقسما، لا يرتابنا أي شك في هويته وتحديده، نجد موضوعا يكون من إنشاء الخطاب الذي يصفه.

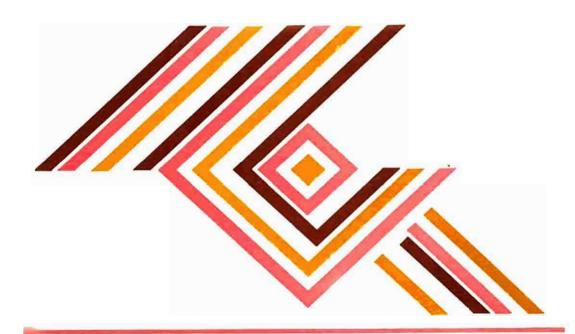